### Furor por comprar paquetes de viaje para ver a Colapinto

El argentino debutará en la Fórmula 1 el próximo domingo, en el GP de Italia\_contratapa



W W W . C R O N I S T A . C O M

### 'E-COMMERCE DAY' Sólo el 18% de los argentinos hace sus compras online\_P.19

# El Cironista

VIERNES

30 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.704 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

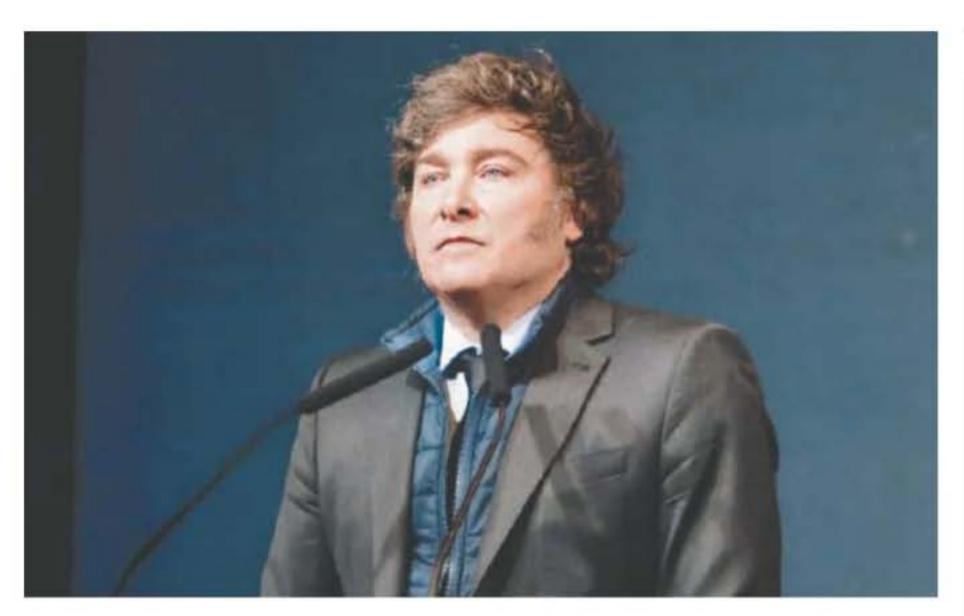

DATOS DEL INDEC

BUENOS AIRES . ARGENTINA

# Con Milei, el empleo público se achicó fuerte y el Estado ya tiene cerca de 20.000 trabajadores menos

Los despidos abarcan todas las áreas y las bajas llegan hasta el 20% del personal

La motosierra del Gobierno sobre las empresas y dependencias del Estado sigue en marcha y en julio pasado se volvió a dar un recorte, del 1,1% contra junio, y totaliza un 6,6% desde febrero pasado. La baja es todavía más grande si se compara contra el registro de julio de 2023: en ese caso la baja fue de 9,4%. Si se toman como parámetro los ministerios, los que más sintieron el golpe fueron dos

que atienden a segmentos clave: Seguridad y Salud. El primero fue el que mayor caída de empleados registró, con una baja de 9,3%, y suma ahora 1035 trabajadores. En el caso de Salud, mientras tanto, la baja fue de 6,6%, y el ministerio quedó con 7428 empleados. En el resto de los casos los repliegues también se dieron, pero con cifras mucho menos marcadas que rondan entre el 1% y el 2%. \_\_\_P.8

Tras ser expulsado de LLA, Paoltroni presentó su monobloque, aunque sigue alineado al oficialismo en el Senado\_\_\_ P. 11

> ZOOM EDITORIAL

Blanqueo: clave para el Gobierno y para dos sectores de la economía

Horacio Riggi Subdirector periodístico

DOPINIÓN

### ¿El mundo contra Javier Milei?

Javier Okseniuk Economista Director Ejecutivo de la consultora LCG

\_\_p. 3\_\_

PARA HOY SE ESPERAN DEMORAS Y CANCELACIONES

## Aerolíneas Argentinas aseguró que el "paro encubierto" ya le costó más de \$ 500 millones

La empresa trasladó siete vuelos domésticos y regionales al Aeropuerto de Ezeiza

los al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, como consecuencia del "paroparcial" que realizará el gremio aeronáutico hoy entre las 6 y las 9 de la mañana, lapso en el que los trabajadores podrían dejar sus puestos. Además, según alertó la aérea en un comunicado, "se esperan de-

Ayer Aerolíneas Argentinas moras y cancelaciones durantela anunció que trasladó siete vue- mañana que podrían extenderse al resto de la jornada. Para el caso de las medidas de este viernes, el gremio de pilotos y copilotos APLA notificó a la empresa sobre 'paros parciales', a diferencia de las anteriores 'asambleas informativas', sumando incertidumbre al alcance efectivo de la medida".\_\_\_ P. 18



AUMENTA LA CONFIANZA

## JP Morgan vaticina que si Argentina levanta el cepo volverá a ser clasificada como mercado emergente

En el banco dicen que si se levantan los controles de capital y se materializa la reclasificación, se estima que las entradas potenciales en el índice de mercados emergentes podrían alcanzar casi u\$s 1000 millones. \_\_\_ P. 15

### > EL TUIT DEL DÍA



"La paciencia no es eterna. Se les va a caer la careta. Van a correr como lo que siempre fueron: garcas y cagones. Se van a ir a votazos por la puerta de atrás y nosotros vamos a arreglar el desastre que dejen"

> Juan Grabois Dirigente de la CTEP

#### **EL NÚMERO DE HOY**

66%

de las personas creen que la IA afectará sus vidas en forma dramática, según la Universidad de Stanford

#### DOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

La herramienta permite a los contribuyentes declarar bienes y activos no informados previamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

# Blanqueo: clave para el Gobierno y para dos sectores de la economía

a expectativa del mercado y de los empresarios en general pasa por estos días en cómo decantará el blanqueo de capitales que propuso el oficialismo. En el Gobierno son optimistas porque aseguran que los beneficios fiscales que otorga este nuevo plan es diferente al que propuso en su momento Mauricio Macri.

Pero hay un punto en el cual todo se convierte en una incógnita. Ese punto es la desconfianza de los argentinos en la Argentina. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) estima que los argentinos guardan aproximadamente 238.233 millones de dólares en efectivo.

La agencia de noticias NA, describió muy bien el blanqueo que propone el Gobierno. La herramienta permite a los contribuyentes declarar bienes y activos no informados previamente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Este régimen ofrece, hasta cierto punto, la posibilidad de regularizar estos bienes a costo cero, siempre que no superen los 100.000 dólares y se declaren antes del 30 de septiembre de 2024. Está dirigido tanto a residentes como a no residentes, permitiéndoles regularizar bienes y tenencias sin estar sujetos a impuestos.

A su vez, ofrece la posibilidad de retirar los fondos desde el primer día de octubre, si se cumple con los plazos establecidos siempre y cuando el monto de los bienes o activos no exceda el umbral de los 100.000 dólares. En dichos casos, los contribuyentes deberán mantenerlos en una cuenta especial CERA hasta finales de 2025, o bien invertirlos en actividades habilitadas por la normativa.

El blanqueo también establece una alícuota del 5% sobre el excedente del valor de corte si los bienes superan el monto mencionado, siempre que se declaren en la primera etapa. Este impuesto se aplica sobre los bienes o activos que se tenían hasta el 31 de diciembre de 2023.

Hay rubros como el automotriz y el inmobiliario que depositan muchas expectativas en este blanqueo. Los dos rubros vienen de años duros producto de la pandemia y la recesión. Sin embargo, ven en el blanqueo la posibilidad de despegar.

Si bien falta más de un mes para que venza la primera etapa del blanqueo, el Gobierno decidió reforzar la estrategia para captar a quienes no entraron al lanzado en su momento por la administración de Mauricio Macri, que fue muy exitoso y rondó los U\$S 120.000 millones.

El objetivo del Gobierno con el blanqueo es aumentar las reservas por un lado y apuntalar la recaudación por el otro. Las dos patas las necesita y las dos hoy están debilitadas. La clave del éxito del blanqueo es si finalmente Milei le genera a los ahorristas la misma confianza que generó en las urnas.

### LA FOTO DEL DÍA

## El Gabinete y una foto con el jefe de la OCDE

El Gobierno recibió ayer al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann. El encuentro se realizó en el Palacio San Martín y fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza la canciller Diana Mondino. Además de contar con la presencia de Cormann y su equipo de colaboradores, participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Russo; de Seguridad, Patricia Bullrich y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.







La frase del día

María Eugenia Vidal

Diputada

"La decisión que nosotros tomamos como PRO al día siguiente de la elección general, en octubre, fue acompañar a este Gobierno, ayudarlo, empujar en la misma dirección porque nosotros también creíamos en el cambio. Desde allí nuestro bloque de diputados y senadores y nuestros referentes técnicos se pusieron a disposición. Todavía faltan mecanismos de coordinación entre ambas fuerzas"

#### OPINION

Javier Okseniuk Economista Director Ejecutivo de la consultora LCG



# ¿Por qué 'cepo si' o 'cepo no'?

l'cepo' es un síntoma del estado de extrema fragilidad a la que hemos llegado luego de varios años de desmanejos macroeconómicos. Como concepto engloba, en realidad, restricciones cambiarias de distinta índole, y cuyo desarme implica asumir diferentes tipos de riesgos.

Lo más nocivo de este conjunto de restricciones podría verse en dos cuestiones; 1) puede originar una brecha cambiaria amplia (como ahora), lo cualafectala acumulación de reservas a través de distintos canales y malos incentivos; 2) afectala ecuación de rentabilidad de empresas que querrían invertir acá, dado que no sabenqué cambio vana tener para importar, para exportar o para girar dividendos. Distintos tipos de cambio para los ingresos y egresos podrían afectar seriamente el cierre financiero de un proyecto.

Ahora bien, para intentar ver cuándo es el momento adecuado para eliminar restricciones tenemosqueentenderprimeroporqué aparecen en escena. Y esencialmente aparecen por dos motivos. Primero porque se asume que, frente a una fuerte incertidumbre cambiaria, es preferible una brecha que separe el dólar financiero (o libre) del que se usa para el comercio exterior, a que se dispare el dólar único, con consecuencias más severas sobre la inflación o sobre el nivel de reservas en caso de que se quiera mantenereldólararaya. En ausencia de reservas la brecha puede verse como la opción menor dañina. Y si hay restricciones pero no hay brecha, quiere decir que las mismas están siendo innocuas.

El segundo motivo es que las mismas restricciones pueden inhibir la demanda de dólares, incluso de los dólares paralelos. Por ejemplo, hace años, si una persona física quería dólares libres (y legales) por estar restringido, tenía que ir a una sociedad de Bolsa, abrir una cuenta comitente, y hacer una compra/venta de bonos asumiendo un riesgo de mercado de un puñado de días (el parking entre la compra y la

venta). Frente aesos 'costos de transacción', que para algunos podían ser elevados, directamente la demanda de dólares quedaba reprimida, noempujandolabrecha. Hoy esa parte se simplificó mucho, casi todas las apps de bancos/alycs, y las billeteras virtuales más masivas, permitencomprardólaresmepcon relativa facilidad, pero no en todos los casos, y a veces se solicita hacer un trámite presencial. Con lo cual este segundo motivo no desapareció, pero se atenuó mucho. No pasa lo mismo para las personas jurídicas, o al menos algunas de ellas, porque desplegar la demanda de dólares en el contado con liqui (CCL) les impide poder acceder dólares oficiales para pagar importaciones. Además, hay límites de montos diarios para la compra. En este caso, en parte, la demanda siguereprimidaynosemanifiestadel todo en la brecha.

Teniendo en cuenta los costos y los motivos de los distintos cepos, el primer objetivo sería reducir la brecha, para después recién analizar si la evaluación de riesgos sugiere que es posible sacar toda restricción cambiaria. Y lamentablemente bajar la brecha no implica hacerlo a los ponchazos malgastando los pocos dólares que tenemos. Si se piensa que los dólares financieros están muy altos, se puede hacer un intento de persuasión al mercado, pero si no se convence, insistir es tirar la plata.

Por otro lado, si el cepo es el síntoma de desmanejos macro pasados, su eliminación sólo va a ser posible cuando exista una percepción generalizada de que lo macro está encausado y transitamos un procesoirreversible. O sea, cuando haya confianza suficiente.

Caricaturizando el asunto, imaginemos una empresa que quiere invertir acá (no entra en el RIGI por el monto), y tiene en un Excel el flujo de fondos del proyecto, con cada fila siendo un período futuro. No hay cepo, pero las reservas son nulas y hay salida de capitales. Se juntan el área de finanzas con el de riesgoso el de estudios económicos, y dialogan en esta línea: —¿En cinco años a qué dólar podremos girar dividendos?—Y...al dólar oficial, no hay cepo.—¿Pero hay probabilidad cero de que no vuelva el cepo? —Y, no... mirá, hay salida de capitales, no hay reservas, la balanza comercial no es muy grande. Cero no es.

Entonces, aun sin cepo, si las condiciones macro no se ven sólidas, la inversión se altera por la incertidumbre.

La secuencia correcta implica poner los caballos delante del carro. Insistir con el equilibrio fiscal, no dejar atrasar el tipo de cambio para poder acumular reservas, no apostar un pleno a que nos van a prestar 15, 20 o 30 miles de millones de dólares. Cuando lo fiscal, lo monetario y lo cambiario están equilibrados, la confianza llega, la brecha se reduce casi sola, y ahí el cepo desaparecerá por sí solo, casi sin que nos demos cuenta.

Si lo hacemos ahora, posiblemente tengamos un impacto auspicioso en lo inmediato, pero en un escenario turbulento el Gobierno se quedaría sin herramientas para poder capear una corrida, dado que las tasas de interés no suelen ser instrumentos eficaces en esos momentos.

Algo para resaltar: la solvencia

fiscal puede no ser suficiente para eliminarlo. En un evento de incertidumbre, lo primero que la gente y las empresas ven para decidir si comprandólares es cuánto subió en los últimos días, anticipándose a una nueva suba. No se suelen andar con exquisiteces mirando cuánto fue el resultado financiero los últimos dos meses. Sobretodo sino hay un solo dólar en banco central para atemperar esos ímpetus.

Por último, el cepo está conviviendo con dificultades para acumular reservas, incluso en un contexto de actividad menguada, con giros de dividendos y dos terceras partes de pagos de importaciones obligados a diferirse (el resto fue al CCL), y con varios pagos de deuda por hacer. Por eso, gran parte de lo vinculado con el cepo estaría escondiendo una discusión sobre el nivel del tipo de cambio oficial y la evolución futura de las reservas. Podrían entrar divisas por el blanqueo o financiamiento privado. Veremos. Pero si eso no sucediera en dosis grandes, el flujo de entrada de dólares comerciales deberá aumentar o habrá que negociar en serio condiciones macro para que el FMI otorgue fondos nuevos. En ambos casos, se requiere un dólar más alto porque hoy, a diferencia de los acuerdos de 2018, el Fondo estaría privilegiando más los equilibrios que la desinflación.

En los últimos tiempos se desactivaron restricciones menores que simplificaron el acceso al dólar mep, pero los mensajes del presidente han aumentado la probabilidad de que el resto del cepo permanezca más tiempo del esperado inicialmente. Sin embargo, en el marco de una negociación por fondos eso podría cambiar. Para conjugar todos estos objetivos, podría pensarse en liberar el cepo para personas físicas hasta un determinado monto (dejando por un tiempo la restricción cruzada para empresas). Pero eso podría hacerse, sí ysólosí, el dólar oficial abandonara elcrawldel2%yseacercaraaldólar que ya tienen acceso; sino, se armaría una bicicleta financiera que generaría una sangría de reservas. Por eso, esto funcionaría como excusa paraque el dólar suba un pocomás. Así, se podríatener el 'beneficio' de un retiro parcial del cepo, a cambio de un dólar comercial mayor, en el marco de un programa de estabilización con soporte externo.\_\_



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

## © El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

### EL VÍNCULO ENTRE PROVINCIAS Y NACIÓN

# Tensión

# Los gobernadores quieren reunirse con Milei por los pactos incumplidos

La paciencia se agota para los mandatarios provinciales ante los compromisos que la Casa Rosada asumió pero no concretó, aún entre aquellos que se mantienen en las filas aliadas

\_\_\_ Mariano Beldyk \_\_\_ mbeldyk@cronista.com

Mauricio Macri no es el único que siente que el gobierno de Javier Milei lo viene "boludeando" hace ocho meses. La paciencia también se agota para el grueso de los gobernadores ante los compromisos incumplidos en sus charlas con los interlocutores de la Casa Rosada, aún aquellos que -haciendo gala de una paz tibetana- se mantienen en las filas de la oposición aliada, dialoguista o no oficialista, como gustan llamarse. Por eso los diez mandatarios de Juntos por el Cambio le pedirán una reunión directa al Presidente en los próximos días.

Esta semana trascendió que los nueve gobernadores del PRO y la UCR y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, preparan un nuevo comunicado público ante los contados incumplimientos por parte de Nación. Ese mensaje todavía se sigue pingponeando en el grupo de Whatsapp que comparten: esta vez quieren las diez firmas estampadas, de ahí que cuidan el tono y las comas. "Pero va a suceder", aseguran a El Cronista más de una fuente de su entorno.

Tres son los puntos que arrastran en su vínculo con el poder central: que salden las deudas de la obra pública en marcha que las gobernaciones aceptaron tomar a cargo con la condición que el traspaso fuera libre de pasivos; que se abra el grifo de las cajas previsionales hacia adelante -ni siquiera conversan ya sobre lo adeudado con los 13 distritos que aún tienen a cargo las jubilaciones- y que honren el compromiso del punto que aceptaron sumar a la Coparticipación para CABA pero nunca concretaron.

"Están pidiendo algo", graficó uno de los interlocutores de los mandatarios PRO. Entre los radicales, aún aquellos que se identificaron desde un primer momento con el espíritu de época libertario, la sensación de frustración es la misma. "Es desconcertante cuando vemos que no hay diferencias en el trato con Quintela o Gildo", aseguran por lo bajo a este medio, en referencia a los gobernadores de La Rioja y Formosa, acérrimos opositores con quien también aceptó dialogar la Rosada aunque sus reuniones no hayan pasado de esa instancia tampoco.

En rigor, La Rioja responsa-

En el nuevo comunicado que preparan los diez mandatarios de Juntos quieren las diez firmas estampadas

Tres son los puntos que arrastran: los pasivos de la obra pública, los fondos previsionales y la Coparticipación porteña

"Es desconcertante cuando vemos que no hay diferencias en el trato con Ricardo Quintela o Gildo Insfrán"

bilizó esta semana al gobierno de Javier Milei por la imposibilidad de cancelar sus compromisos internacionales con el Bono Verde PLR debido a la deuda que mantienen desde la caja central con la provincia, según las transferencias compensatorias de la Coparticipación fijadas en el artículo 83 de la Ley N° 27701 de Presupuesto Nacional 2023 que el Ejecutivo Nacional freezó. A la fecha, son \$ 40.632 millones a valores históricos, más actualizaciones por inflación e intereses, ase-

guran desde el gobierno riojano.

"La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión de transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos", afirmó Quintela. "La deuda de la provincia con los acreedores internacionales es de u\$s 66 millones, por lo tanto, si el gobierno de Milei enviara los recursos que todos los presidentes anteriores respetaron sobre el punto de coparticipación que le corresponde a la provincia, la deuda va se habría cancelado dentro de los términos formales", completan desde la gobernación, que ya llevó su planteo a la Justicia.

También Jorge Macri viene creciendo en sus cruces con el Gobierno nacional por el incumplimiento de Luis Caputo de elevar a 2,95% la cuota de Coparticipación. El miércoles la Ciudad presentó un ambicioso programa de inglés de nivel internacional, Ciudad Bilingüe, con clases gratuitas y certificaciones internacionales, pero la atención se la robó la advertencia del jefe de Gobierno porteño al ministro de Economía por la decisión de bajarle además los subsidios al transporte. Sobre llovido, mojado.

Respecto a las deudas previsionales, la situación no es la misma en las 13 provincias -Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuegodonde las cajas siguen en su órbita. Ayer el gobierno de Maximiliano Pullaro, en Santa Fe, presentó su propia reforma previsional: es uno de los territorios más complicados. Sí coinciden todos que las auditorías que eran la condición de ANSES ya están avanzadas como para seguir siendo un obstáculo o una excusa.

Ayer hubo más de un cruce





entre los gobernadores, en una cadena de cumbres y foros donde siguieron puliendo el mensaje. Tres de ellos, Pullaro, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) coincidieron en Santa Fe para anunciar una agenda focalizada en lo productivo, el empleo y la inversión. La aspiración es que la estrategia sea compartida también con sus legisladores en el Congreso de la Nación. Al cierre de esta edición se esperaba a Frigerio y Torres en Entre Ríos para participar del encuentro federal de la Fundación Pensar.

En paralelo, ayer arrancó en el Consejo Federal de Inversiones, en Buenos Aires, la presentación de la primera Estrategia Federal Logística elaborada por el organismo a cargo de Ignacio Lamothe, con la participación remota y presencial de varios mandatarios. El ambicioso trabajo se plantea como una plataforma de interacción público-privado pero también la llave para que las provincias se piensen de manera regional en busca de financiamiento externo e infraestructura que les permita ser más competitivas frente al mundo.\_\_\_

## El blanqueo, bajo presión: tan sólo una jurisdicción adhirió y hay cinco en proceso

Lucrecia Eterovich

leterovich@cronista.com

A casi un mes para el fin de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales (termina el 30 de septiembre según la Ley 27.743), la falta de definición por parte de las provincias podría hacer que el ministro de Economía, Luis Caputo prorrogue las fechas.

A pesar de la larga negociación en el Congreso del capítulo fiscal no se produjeron modificaciones en el artículo 23, lo que llevó a que la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos solo esté vigente por menos de dos meses y medio.

Frente a ello, los contadores solicitan de manera informal que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que se le delegó en el artículo 23 de la ley de poder prorrogar las fechas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive con la condición de no haya una diferencia mayor de tres meses.

Y aunque fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron a El Cronista que no se modificaran las fechas, la falta de adhesión por parte de las provincias podría inducir en el corto plazo a Luis Caputo a cambiar la decisión.

Una de las condiciones claves que marcaron los especialistas para el éxito de la iniciativa, con la que el Gobierno intenta hacerse de ingresos en moneda dura al ingresarse el impuesto en la mayoría de los casos en dólares estadounidenses-, era la adhesión de las provincias y municipios.

Porque el perdón por los pecados pasados que se le brinda a los contribuyentes que ingresen al blanqueo frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP) no es automático a nivel de los gobiernos subnacionales.

"Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al Régimen de Regularización de Activos, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los

La provincia de Neuquén fue la primera en hacerlo, pero con el cobro de un impuesto especial en pesos

declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones", establecieron en el artículo 42.

Pero a más un mes de la entrada en vigencia de la iniciativa fueron pocas las respuestas positivas. Según un reporte reciente del Consejo de Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solo una provincia se sumó y cinco se encuentran en proceso.

La provincia de Neuquén, en manos del gobernador Rolando Figueroa, fue la primera en su-

marse, aunque con el cobro de un nuevo impuesto especial en pesos por única vez en función del momento en que se ingrese al blanqueo.

Así, quienes declaren capitales en la provincia por más de u\$s 100 mil en la "Etapa 1" deberán pagar 0,75% sobre el excedente.

El porcentaje será mayor en caso de que se produzca en la "Etapa 2" (1%) y aún más en la última (1,25%).

En el camino a ello se encuentra Córdoba, en donde la legislatura provincial aprobó el pasado 22 de agosto la adhesión al Régimen. A la par de Entre Ríos y Mendoza, ambas bajo la órbita de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC).

Un paso más atrás esta Chaco en donde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados emitió un despacho favorable al proyecto que busca la adhesión a la Ley 27.743, aunque recién llegará al recinto dentro de 15 días. Como también Tucumán, en donde recién la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en adhesión al Régimen de Regularización de Activos.\_\_\_



La etapa 1 del blanqueo cierra el 30 de septiembre según la normativa

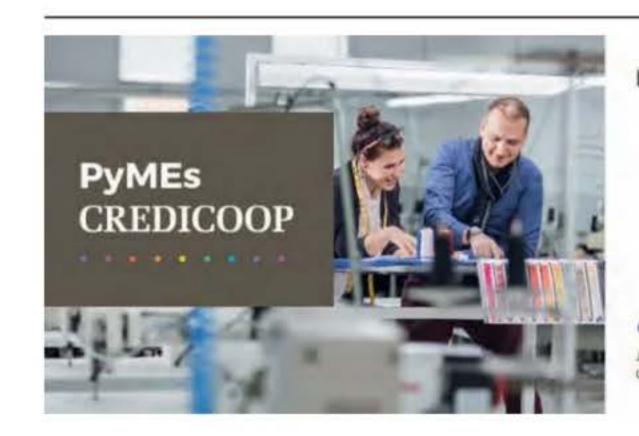

Las mejores herramientas, con los costos más convenientes, para acompañar tu crecimiento y desarrollo.



de Cobro



de Pago



Créditos



Exterior





FUNDACION Con el asesoramiento de







La Banca Solidaria

Wiernes 30 de agosto de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"Para los ansiosos, la recuperación va a llegar el año que viene"

José Luis Espert Diputado Nacional

BAJAR EL "COSTO ARGENTINO"

# Para contener la inflación, el Gobierno flexibilizó importaciones de acero



Desde Comercio aseguraron que ayudará a bajar el precio de un producto que sale 50% más que en el mundo.

En línea con el objetivo de contener el incremento de los precios y bajar "el costo argentino", se cambió el reglamento técnico para las compras de este producto para la construcción y otros sectores

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno busca consolidar la baja de la inflación y a la reducción del impuesto PAIS, que abarata desde el lunes las importaciones, le agregó la "simplificación" para la compra al exterior de insumos clave para la economía, como el acero, aluminio y materiales para la construcción. Además, se simplificará y avanzará en la digitalización del Repostock.

Según explicó a El Cronista el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el objetivo es "bajar el costo argentino". Además, anticipó que continuarán con las revisiones de los aranceles, procesos para importar y medidas antidumping.

Estos anuncios, según el Gobierno, van a alentar la competencia, bajar los precios y promover las exportaciones de más de cinco mil empresas.

Por un lado, está la modificación del reglamento técnico del acero para "simplificar y bajar los costos del proceso de importación de este producto, que en Argentina es hasta un 50% más caro que el promedio mundial". Lavigne sostuvo que Cambios en el reglamento técnico para comprar acero, aluminio y materiales para la construcción.

Las certificaciones internacionales se realizarán una vez cada dos años y esperan que aumente la oferta.

hay mercados concentrados en los insumos y que lo que buscan es ir a una convergencia con los precios internacionales.

Según el Gobierno, el 31% de las importaciones de acero ya no tendrá intervenciones y generará mayor oferta, más competencia y la baja de precios. La medida alcanza a los principales productos para la construcción como chapas (techos, cerramientos, estructuras portantes), perfiles, hierro redondo para hormigón, mallas y vigas, y tubos.

El anuncio exime a industrias como la automotriz, autopartista y metalmecánica de tramitar las excepciones para importar acero que no se destine a la construcción.

Lavigne explicó que los procesos de certificación, en especial la demora que conllevan, se traducían en una barrera para arancelaria porque se convirtieron en un proceso engorroso. Es que las certificadoras locales debían visitar la planta del proveedor extranjero dos veces al año, lo que se traducía en "altos costos en viáticos". Ahora, las visitas serán una vez cada dos años y los proveedores extranjeros que ya cuenten con una certificación internacional no deberán realizar el trámite en Argentina.

Los importadores presentarán declaraciones juradas con certificaciones internacionales válidas en todo el mundo, equivalentes a las del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Desde el Gobierno destacaron que los productos de acero "tendrán costos de certificación muy inferiores".

Por el otro, se anunció la simplificación del régimen de reposición de existencias (Repostock) y avanzar en la digitalización del sistema para insumos importados para usar en exportaciones industriales. Según señalaron desde la Secretaría, el sistema "se hacía en papel y era tan complicado que solo 73 empresas lo usaron en 2023, teniendo en cuenta que hay un universo de más de 5.000 empresas exportadoras que podrían usarlo".

"La intención es que las piezas que se importan para exportar lo hagan sin impuestos" para recuperar competitividad en los mercados internacionales, agregó Lavigne.

A futuro, Lavigne sostuvo que "está todo en revisión": "Estamos viendo norma por norma, en conjunto con otras áreas que tienen sectores que no son estrictamente de nuestra dependencia".

Sobre la revisión de las medidas antidumping, sostuvo que el objetivo es evitar que el precio de un producto se ubique por encima de los precios de la región, pero también evitar que las pymes queden a mitad de camino en el proceso de no tener los precios mas caros del mundo. Agregó que también sobre aranceles apelan a acerca al Arancel Externo Común.... En medio de reclamos, Milei encabezará el encuentro del Día de la Industria de la UIA



### ELLUNES

El presidente Javier Milei disertará el próximo lunes ante varios de los principales empresarios nacionales en el encuentro que organiza cada año la UIA por el Día de la Industria. El evento será a las 10.30 en la sede de la UIA, donde Milei será el principal orador junto al presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, quien alertó sobre el derrumbe de la actividad industrial. El mensaje del mandatario ante los principales hombres de negocios del país se dará tras la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida contenida en la ley Bases y que fue un guiño para el sector empresario.

PARA BAJAR LA INFLACIÓN

## Además del PAIS, resignan u\$s 200 millones de impuesto a naftas

Para romper con el piso del 4% de IPC mensual, Caputo resignará en septiembre recaudación el impuesto PAIS, por el recorte de 10 puntos, y del ICL a los combustibles, que volverá a ser diferido

- Florencia Barragan
- \_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Solo en septiembre, a los \$500 billones que dejará de recaudar por el recorte del impuesto PAIS, el ministro de Economía, Luis Caputo, sumará la pérdida de recaudación de casi u\$s 200 millones por volver a diferir el tributo a los combustibles. Las dos medidas, si bien impactan negativamente en el superávit fiscal, favorecen una desaceleración de la inflación, para que el dato mensual rompa el piso del 4% mensual, donde se mantuvo en los últimos tres meses.

A partir del lunes 2 de septiembre, Caputo confirmó que el impuesto PAIS que pagan las importaciones baja 10 puntos, de 17,5% a 7,5%, volviendo a los niveles en los que lo había dejado el gobierno anterior. Solo en julio, había recaudado \$698.351 millones, un aumento interanual del 966%, y representó el 6% del total de la recaudación de ese mes.

El Gobierno no dio un nú-

mero oficial de la pérdida de recaudación en adelante. Es difícil de estimar, porque podría variar en el caso de que un abaratamiento de las importaciones implique un aumento en las cantidades. Podrían ser \$1700 millones hasta fin de año. un 0,3% del PBI, según el Departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia. Solo para septiembre, podría ser el equivalente a \$500.000 millones.

A eso habrá que sumarle otra pérdida en la recaudación que el Gobierno decide afrontar. Aunque todavía no fue anunciado oficialmente, en septiembre volverá a diferirse la aplicación del impuesto a los combustibles (ICL). Eso permitirá que el combustible aumente un 1% por actualización de impuestos, y el resto por el crawling peg del tipo de cambio, del 2%. Por lo tanto, los aumentos estarán en torno al 3%, por debajo de la inflación, aunque en el surtidor variará, con diferencias entre CABA y AM-BA, y también diferente según



Se vienen cambios en los impuestos a los combustibles

Para compensarlo, Caputo apuesta al paquete fiscal, un repunte de la actividad y menos subsidios

nafta y gasoil.

La medida se oficializará con un decreto. Si aplicaran el ajuste por inflación en el ICL que establece la ley, los combustibles experimentarían un salto del 20%. Por eso, el Gobierno modificará por quinta vez en el año la aplicación de este tributo, una medida a la que recurren todos los gobiernos para evitar los impactos en la economía de la suba del combustible.

Con una medida similar

aplicada en agosto, la postergación del impuesto significó una pérdida de recaudación estimada en u\$s 191 millones por las ventas de combustibles, según la consultora Economía y Energía.

### CÓMO SE COMPENSA

El Gobierno mantendrá el superávit fiscal como una variable innegociable. Para compensar estas bajas impositivas, que impactan favorablemente en la inflación, el equipo económico avanzará con varias medidas. La de mayor impacto en las cuentas públicas es la puesta en marcha del paquete fiscal, con la vuelta del impuesto a las Ganancias, el anticipo de bienes personales y la moratoria.

También sumará la quita del

subsidio a los colectivos del AMBA, equivalente a \$15.000 millones. En cuanto a tarifas, habrá que ver qué pasa con los 1,7 millones de usuarios que hoy tienen subsidios por contar con tarifa social, pero que, si no se inscriben en el RASE, lo perderán. El plazo vencía en agosto, lo postergaron hasta el 4 de septiembre, y ahora aseguran que ya no lo extenderán.

Por último, en el Palacio de Hacienda apuestan por un repunte en la actividad económica. Miran un trabajo de Alphacast que ya empieza a mostrar algunos sectores con una incipiente recuperación intermensual, como la producción de autos, los despachos de cemento o los créditos al sector privado.\_\_\_

Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

▶ Auditoria ▶ Consultoria ▶ Impuestos y Legales ▶ Outsourcing & Payroll



SEGÚN EL INDEC

## El empleo público se achicó casi 10% el último año y con la motosierra de Milei perdió 6,6% entre febrero y julio

Se produjeron recortes en áreas muy sensibles como Seguridad y Salud, con bajas en hospitales y dependencias clave. Ninguno de los ministerios incrementó su dotación

\_ Matías Bonelli

\_\_\_ mbonelli@cronista.com

La motosierra del Gobierno sobre las empresas y dependencias del Estado sigue en marcha y en julio pasado se volvió a dar un recorte, del 1,1% contra junio, y totaliza un 6,6% desde febrero pasado. La baja es todavía más grande si se compara contra el registro de julio de 2023: en ese caso la baja fue de 9,4%.

Si se toman como parámetro los ministerios, los que más sintieron el golpe fueron dos que atienden a segmentos clave: Seguridad y Salud.

El primero fue el que mayor

caída de empleados registró, con una baja de 9,3%, y suma ahora 1035 trabajadores. En el caso de Salud, mientras tanto, la baja fue de 6,6%, y el ministerio quedó con 7428 empleados.

En el resto de los casos los repliegues también se dieron, pero con cifras mucho menos marcadas. Es el caso, por ejemplo, de Capital Humano (2,1%), Economía (1,9%), Jefatura de Gabinete (1,7%) o Defensa (1%).

Si se observa por dependencias, dentro del esquema de recortes, el golpe más duro lo recibió la empresa Polo Tecnológico Constituyentes (dependiente del Ministerio de Eco-



Los estatales pierden terreno

nomía), con un desplome de 20%. El segundo escalón lo ocupa Fabricaciones Militares, con una caída de 14%, que quedó con una dotación de 1243 empleados.

El último lugar del podio

para la sociedad del Estado Educar, con una reducción de 8,7%.

También se destaca la caída de empleados que se observa en una de las dependencias que más ruido hizo a la hora de hablar de los recortes en el Estado. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sufrió un recorte de 7,8% en su dotación de personal.

Las dependencias u organismos que vieron crecer su cantidad de empleados fueron muy pocos. Entre ellos resalta la mejora de 8,1% para el Fondo Nacional de las Artes.

Dentro del Ministerio de Salud, uno de los que más sintió los recortes, hay bajas que preocupan especialmente. En todas sus dependencias hubo achique de planta.

La más dura fue para el Instituto Nacional del Cáncer (INC), que redujo su cantidad de empleados 4,7%. También hubo caídas en el Incucai (1,2%) y la Anmat (1,1%).

Y en lo que tiene que ver con los hospitales, el Hospital Nacional Baldomero Sommer (con una baja de 2,1%) fue el que más sintió los recortes, seguido por el Hospital Posadas (1,2%)....





## PROMO DE VIERNES



**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 30/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

ENCUENTRO CLAVE EN TRABAJO

# Empresarios y el Gobierno avanzaron sobre nuevas leyes PyME

A la espera de la reforma laboral, cámaras y entidades de diversos sectores participaron de una cita en la que se dialogó sobre la necesidad de segmentar las futuras normativas

\_\_ Lucas González Monte

\_\_ lgonzalezmonte@cronista.com

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, encabezó este mediodía un encuentro con representantes de cámaras y nucleamientos empresarios para compartir ideas respecto de proyectos de ley que aborden las necesidades de las PyMEs.

Aunque algunos de los participantes esperaban detalles sobre la reglamentación de la reforma laboral, el temario tuvo que ver con la construcción de proyectos normativos que, de llegar al Congreso, cuenten con el apoyo las entidades.

"La idea fue convocar a las entidades para hablar, entre otras cosas, del proyecto de una Ley Pyme, para que lo que salga sea robusto, que sea consensuado", señaló el titular de la Confederación General Empresaria (CGERA) Marcelo Fernández.

En diálogo con El Cronista señaló que la normativa es un histórico reclamo de CGERA y de otras entidades: "Uno de los puntos que va a ser ineludible es la segmentación de las normativas, en todo sentido. En el universo de las pequeñas y medianas empresas hay desde aquellas que tienen 400 empleados y otros que tienen 9. Por ejemplo, el tratamiento crediticio no puede ser idéntico".

Entre los pedidos y reclamos está también la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo que, desde el punto de vista patronal, no otorga previsibili-



La reunión se enmarcó en los contactos que mantiene Cordero para sumar volumen a las iniciativas

El temario tuvo que ver con la construcción de proyectos normativos que esperan tener el apoyo las entidades

Entre los pedidos está la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo que "no otorga previsibilidad" dad, ya que muchas empresas fueron condenadas como "solidarias" de las ARTs en casos de accidentes laborales.

"Todo tiene que ser sin vulnerar derechos. Nosotros, cuando dialogamos con los sindicatos, les decimos que hay que dialogar y trabajar juntos para que la legislación no la hagan otros en nuestro nombre", abundó Fernández. Otra de las entidades presentes fue Coninagro que, junto a CRA, llevaron las perspectivas y necesidades de la agroindustria.

"Se habló de la desregulación de diversos temas para facilitar la inversión. Nosotros creemos que, por ejemplo, la actualización del mínimo no imponible de aportes patronales es algo que no afecta a los trabajadores y que es un punto a tener en cuenta antes de contratar", señaló Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro.

Otro punto llevado por esa entidad fue la necesidad de "modernizar" el Estatuto del Peón Rural y aggiornarlo a la irrupción de nuevas tecnologías, como así también el problema de los "planes sociales" que dificultan contratar mano de obra. "Buscamos un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial", añadió.

Por su parte, Cordero destacó la importancia de la presencia sectorial y dijo que para el Gobierno "es indispensable escuchar las necesidades de los sectores y planificar acciones con foco en la generación de trabajo y apertura de empresas".

Respecto de la reglamentación de la Reforma Laboral, algunos participantes esperaban que fuera uno de los temas primordiales del encuentro y, aunque se trató lateralmente, se señaló que el lugar natural para ese debate es la mesa del Diálogo Social y que podría haber anuncios "a la brevedad".

La reunión se celebró en la Secretaría de Trabajo y, además de Cordero, también participó el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

En IDEA Rosario, el secretario económico Juan Pazo comunicó que el Gobierno estaba trabajando en un Mini-RIGI para pymes que contemple reducciones en cargas y aportes patronales sobre el incremento de personal, atado a un blanqueo laboral.

# Adquisición de fijador externo mini rail

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 045/2024

Imputación preventiva: \$3.600.000 / Apertura: 17/09/24 - 9:30 hs.

Adquisición de Fijador externo mini Rail articulado para elongación de metatarsiano con set de colocación a préstamo para el servicio de Quirófano del Hospital Provincial de Niños Zona Norte.

EXPTE. Nº 684/2024. FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/FACTURA, IMPUTACIÓN PREVENTIVA: \$ 3.600.000. SELLADO FISCAL: \$ 2.268. PLIEGO A DISPOSICIÓN EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrá, compraszonanorte@gmail.com T. 0341 4893300 Int: 6408. Horario: 7:00 hs. a 12:30hs, VALOR DEL PLIEGO: \$ 1.440. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta crédito CC 599-9001/04 Pesos. CBU crédito 3300599515990009001042. La boleta de depósito que deberá adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Pcial, de Niños Zona Norte. Av. De los Trabajadores 1331 CONSEJO DE ADM. DEL HOSP. DE NIÑOS ZONA NORTE

santafe.gob.ar



## Insumos de traumatología y neuroortopedia

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50/2024

Imputación preventiva: \$9.000.000. Apertura: 13/09/2024 - 9:30 hs.

Adquisición trimestral de insumos de traumatología y neuroortopedia solicitados por el servicio de Auditoría Médica y con destino a los pacientes del Hospital Provincial de Niños Zona Norte "Dr. Roberto M. Carra". EXPTE. Nº: 766/2024. Forma de pago: 60 días f/factura. Sellado fiscal: \$2.268. Pliego a disposición en: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio (1º Piso) del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrá, T.E.: 0341- 489-3300. Horario: 7:00 hs. a 12:30hs. Valor del pliego: \$3.600.

santafe.gob.ar



"LIBERTAD, TRABAJO Y PROGRESO"

## Tras ser expulsado de LLA, Paoltroni presentó su monobloque alineado al oficialismo en el Senado

La Vicepresidenta debió rechazar la primera versión de la carta que pedía la expulsión del formoseño por "improcedente". Qué dijo el legislador norteño al anunciar su propia bancada

— Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

La Vicepresidenta Victoria Villarruel no echa a ningún senador del bloque de La Libertad Avanza. Esa fue su respuesta cuando los integrantes del bloque oficialista, unos vía carta y otros por mail, solicitaron la expulsión del formoseño Francisco Paoltroni a quien le bajaron el pulgar en la Casa Rosada por su 'indisciplina' verbal. El tecnicismo desató una dura crítica a los medios por posicionarla en contra de la decisión presidencial cuando lo que había requerido era corregir la misiva de LLA, Finalmente, el senador formoseño quedó fuera y presentó su nuevo bloque.

Villarruel, que coincide con el legislador formoseño en sus críticas a la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte, pidió a los integrantes del bloque oficialista que rehagan la nota donde pedían la expulsión y así se oficializó. El motivo principal correspondería a que desde la presidencia de la Cámara Alta consideraron "improcedente" que la expulsión sea responsabilidad de Villarruel porque no es ni senadora ni integra el bloque de LLA.

"A pesar de mi apartamiento del bloque, ratifico mi apoyo y



Las abiertas críticas de Paoltrioni a Lijo cayeron mal en la Rosada

acompañamiento al presidente @JMilei, respetando el mandato popular y manteniéndome firme en una de las promesas que hicimos en campaña: terminar con la casta y trabajar por una justicia de calidad, independiente, con jueces probos que garanticen seguridad y

confianza", tuiteó Paoltroni.

Así resolvió una de las incógnitas pendientes desde que se conociera ayer la oficialización de su expulsión. Con una carta a Villarruel, el legislador oficializó la formación de su nuevo monobloque, a imagen y semejanza de la movida de la

exdiputada de LLA y hoy de FE (Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal) Lourdes Arrieta, Paoltroni lo llamó "Libertad, Trabajo y Progreso".

El texto original, dirigido a la Vice, apuntaba a "solicitar la expulsión del senador nacional Francisco Manuel Paoltroni". "No pasa nada, tienen que rehacer la carta y sólo notificar la salida del senador", indicaron en el entorno de la Vice en búsqueda de minimizar el nuevo aparente roce con Milei.

Dicha orden se le atribuye a la secretaria general Karina Milei y al asesor Santiago Caputo y el bloque corrigió de inmediato y envió la nueva nota. Existe un enojo grande entre algunos ámbitos parlamentarios contra el tuitero "Gordo Dan" por su intervención en el desempeño legislativo de LLA: "¿Quién lo votó? ¡Qué despropósito!", repetían ante la virulencia con la que Daniel Parisini volvió a anticipar un despido.



AGENDA LEGISLATIVA

# Milei se mete en el Congreso: habrá cumbre con el PRO y otros aliados

El presidente intervino en temas legislativos luego de las sucesivas derrotas que tuvo el oficialismo la semana pasada y las expulsiones que se dieron en los bloques libertarios



Luego de las sucesivas derrotas legislativas que sufrió el oficialismo y de las expulsiones de dos miembros de La Libertad Avanza en Diputados y el Senado, el presidente Javier Milei decidió intervenir en la agenda parlamentaria para ratificar las alianzas y evitar mayores despistes para los próximos proyectos que planean enviarse en las próximas semanas.

Fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que Milei convocó a los jefes de bloque Cristian Ritondo (Buenos Aires-PRO) y Oscar Zago (CA-BA-MID) para conversar sobre los próximos pasos del oficialismo en el Congreso y escuchar de primera mano a los dos aliados que tiene en Diputados.

Ambas audiencias serán mañana por la tarde, se estima que serán en Casa Rosada y que estarán presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni. Este último fue quien llamó a Zago para participar.

Las últimas dos semanas fueron traumáticas para parte del



Sin embargo, sí preocupó el funcionamiento que demostraban ambos bloques de LLA en el Congreso. Una de las derivaciones de la disfuncionalidad se vio esta semana: tanto la diputada Lourdes Arrieta como el senador Francisco Paoltroni fueron expulsados por no alinearse.

oficialismo. Explican que el impacto no es por el rechazo del DNU de la SIDE o la aprobación de la movilidad jubilatoria, ambos adversos a lo que quería la cúpula libertaria, ya que eran resultados que difícilmente pu-

En Diputados no están en revisión ni Menem ni Bornoroni. Pero cerca de Milei leen que el bloque no está en condiciones de lograr acuerdos para proyectos con poco apoyo. Por eso en Rosada se resignan a las grandes reformas hasta el recambio legislativo de 2025. Algunos se animan a decir que "el año en el Congreso está jugado".

En el Gobierno buscan apelar al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solo para ocasiones particulares. "No pueden jugar todos los partidos", metaforizan en un alto despacho. Para temas menos importantes y la negociación técnica están los dos vicejefes de Francos, José Rolandi (Ejecutivo) y Lisandro Catalán (Interior).

### **EL INVOLUCRAMIENTO DE MILEI EN** LA AGENDA DEL CONGRESO

Luego del recambio en los bloques libertarios, Milei impartió a través de Menem y Bornoroni la directiva de "alineamiento total" con la Casa Rosada, apuntando a no tener diputados que generen ruido mediático -o que solo pocos alfiles de confianza pueden hacerlo, como Lilia Lemoine-.

"No echamos a nadie más porque no estaba bueno seguir con la sangría, pero si hacen las mismas cagadas que Lourdes los vamos a echar", esgrimió un alto funcionario.

Con el mayor alineamiento, el Gobierno quiere sellar acuerdos con sus bloques más próximos: el MID, del exjefe de bloque libertario Oscar Zago; y el PRO, del bonaerense Cristian Ritondo. Milei llamó personalmente a este último para que vaya y conversar en profundidad los alcances de su alianza

estratégica con ese partido.

Aseguran que no está en evaluación un interbloque con ninguno de los espacios, aunque es una idea que sobrevuela en los despachos oficiales, en los que se dieron varias reuniones durante esta semana.

El martes se lo vio a Menem conversando con Francos y reunido con Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei. Bornoroni también estuvo: fue horas antes de desplazar a Arrieta de su bloque. El miércoles trascendió una reunión de los Menem, Francos, Karina y Santiago Caputo. Según se escuchó a uno de los cinco miembros, fue para resolver temas pendientes: "Se da todas las semanas esta reunión".

Desde el PRO ven a la invitación de Ritondo como una materialización de las sucesivas charlas que Milei y Macri mantuvieron en la Quinta de Olivos estas semanas; aunque admitían: "No sé qué querrán la verdad". Por el momento, solo se limitan a decir que jefe amarillo en Diputados irá "como siempre lo hizo cuando lo citó el Presidente".

Todavía hay una nutrida agenda con temas pendientes. La semana que viene debería haber dictamen en el proyecto de financiamiento universitario en el Senado. En la Secretaría Legal y Técnica están listos para enviar la reforma educativa y la Ley Hojarascas de Federico Sturzenegger. Todavía descansan las reformas de Seguridad de Patricia Bullrich; que se estimaban aprobadas semanas atrás y que no se pusieron en tratamiento legislativo. Sin embargo, el plato fuerte será el Presupuesto 2025, que está terminándose de confeccionar en la Secretaría de Hacienda de Carlos Guberman.\_\_\_



### **DECRETO 588/03**

### Propuesta de Candidatos para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Defensa

En el marco de lo establecido por el art. 5º del Decreto 588/03, se hace saber que, a efectos de cubrir las siguientes vacantes, han sido seleccionados los profesionales que a continuación se enuncian:

Expediente Cargo Postulantes Defensor Público de Menores e Dra. Verónica Mabel POLVERINI Concurso Nº 199 MPD Incapaces ante los Juzgados Nacionales EX-2024-88726447-Dr. Lucas Marcelo BELLOTTI SAN MARTIN de Primera Instancia en lo Civil, Comercial -APN-DGDYD#MJ Dra. Marcela Lorena SASSO y del Trabajo de la Capital Federal -Defensoria Nº 3-

Artículo 6º: Desde el día de la publicación, y por el término de quince días hábiles, los particulares, los colegios profesionales, asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el tema podrán hacer llegar al Ministerio de Justicia, Segurdad y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones, objeciones, las posturas y demás circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los candidatos ternados, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad respecto a los profesionales propuestos. No serán considerados aquellos planteos que carezcan de relevancia frente a la finalidad del procedimiento tal como se dispone en el artículo 2º o que se fundamenten en cualquier tipo de discriminación.

PRESENTACIONES: Deberán efectuarse en el piazo y la forma establecidos en el art. 6º del Decreto Nº 588/03 mediante envio dirigido a la Dirección Nacional de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación, por correo postal a Sarmiento 329, CABA (CP 1041), ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, Sarmiento 329, PB, en el horario de 10 a 17.00, o por correo electrónico a oficinadecretositius gov.ar, en formato PDF. Los antecedentes del solicitante pueden consultarse en www.argentina.gob.ar/justicia/argentina/seleccionmagistrados

Ministerio de Justicia



El Cronista Viernes 30 de agosto de 2024





ESTE DOMINGO 17.45 HS



# Finanzas & Mercados

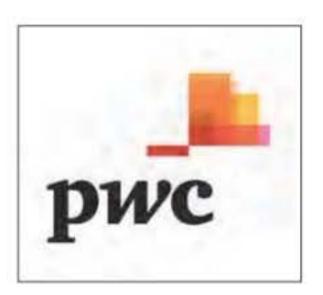

LA BASE MONETARIA DEBE LLEGAR A \$ 47 BILLONES

## La salida del cepo tensiona al mercado: el BCRA no le pone fecha y juega al misterio



El BCRA espera una remonetización que aumente la Base Monetaria de \$ 22 hasta \$ 47,7 billones. Si bien el Gobierno no pone plazos, un gráfico avivó la teoría del mercado que sería recién en 2027

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_ Idario@cronista.com

"El gráfico no pretende poner fechas". La explicación del Banco Central ante la consulta de El Cronista desactivó una especulación del mercado: que el Gobierno evalúa levantar el cepo cambiario recién en 2027.

La hipótesis cobró fuerza tras una presentación ante inversores del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, donde dio señales sobre cuándo convergería la base monetaria con la base monetaria amplia, la condición que había trazado el presidente Javier Milei para levantar los controles cambiarios.

En una presentación titulada "El programa argentino de estabilización: pasando de la de-

molición controlada a la reconstrucción económica", el BCRA publicó un gráfico (ver arriba) en el que la base monetaria recién llegaría al techo fijado de \$ 47,7 billones en 2027. Pero, luego, modificó el documento en su página web, borrando las fechas de la proyección. Según informaron fuentes del Gobierno, la flecha ascendente del gráfico publicado solamente indica que esperan un sendero hacia arriba de la base monetaria, es decir, una remonetización de la economía.

Pero el mercado no lo tomó así. "El levantamiento del cepo se demora por la proyección de cuánto va a tardar en remonetizarse la economía. El Gobierno espera que vuelva a incrementarse la cantidad de dinero, por el incremento de la demanda de crédito, ya sea para inversión o consumo, y por una demanda de dinero transaccional vinculada a un mayor nivel de actividad económica. Ese es un proceso que no se da de un día para el otro", aseguró el economista Juan Manuel Telechea.

Milei había estipulado la condición para levantar las restricciones: "¿Cuál es la ansiedad? ¿Sacar el cepo, es decir, la fase 3? Bueno, ¿eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria - en el formato convencional- termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que

todo el sobrante de dinero se eliminó".

El último dato oficial, al 23 de agosto, indica que la base monetaria es de \$ 21,9 billones, por lo que aún está lejos de alcanzarse esa condición.

Tras la migración de los pasivos remunerados del Central al Tesoro y la fijación de la base monetaria amplia en \$ 47,7 billones, el Gobierno sostiene que no hay más impulsores residuales de la oferta de pesos, lo que contribuye al colapso de la inflación. Además, espera que la recuperación de la demanda de dinero sea a través de créditos al sector privado, que reactivarían la actividad económica.

"El mecanismo sería que los bancos le vendan los \$ 9,3 billones que tienen en su activo al BCRA (que emitirá pesos a cambio) y, a su vez, que el Tesoro desarme los \$ 16 billones que tiene en su cuenta corriente en el BCRA. De esa manera, la base, que hoy está en \$ 22 billones, llegaría a una cifra cercana a los \$ 47 billones de límite nominal establecido", explicó Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI.

La remonetización es "virtuosa" si la demanda de dinero proviene del sector privado. Si esos pesos los demandan los exportadores, la brecha cambiaria podría caer. Ante ese escenario, el Gobierno permitirá que continúe subiendo la base monetaria, hasta llegar al 9,1% del PIB al 30 de abril, es decir hasta los \$ 47,7 billones. Recién en ese momento, levantaría el cepo.





JP Morgan vaticina que si Argentina levanta el cepo volvería a ser clasificado como mercado emergente.

INFORMES DE ANALISTAS EN EE.UU.

## Bancos prevén cepo hasta 2025: levantarlo es clave para los inversores

Mejoran las expectativas sobre Argentina. Para el JP Morgan, levantar las restricciones daría "más credibilidad y mejoras macroeconómicas". La importancia de acordar con el Fondo Monetario

\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Cada vez se suman más voces acerca de la prolongación de la vida del cepo. Los valores del dólar futuro para fin de año se ubican ya por debajo de los \$1.090 de lo que puede inferirse que no vislumbran saltos cambiarios relevantes. Para que estos saltos no ocurran es precisamente clave para el equipo económico el mantenimiento de los controles de capitales vigentes.

Ayer se conoció un nuevo informe de un banco norteamericano sobre la Argentina. Elaborado por el JP Morgan, titulado "La historia continúa con la reducción del riesgo, pero hay importantes desafíos por delante" señalan que "el banco central se centra en sentar las bases para la futura eliminación de los controles de capital". Si se habla del cepo y su extensión, ello conlleva al mantenimiento del crawling peg actual, con suba del dólar oficial del 2% mensual.

Hay otros elementos que juegan un rol en el levantamiento del cepo. En primer lugar, el blanqueo. La política económica oficial se divide en "AB" y "DB", es decir, antes y después del blanqueo. En función de su resultado se definirán si se activa el "repo", el financiamiento de bancos al BCRA, o si se acelera un acuerdo con el FMI. Precisamente, para levantar las principales restricciones cambiarias imperantes la vigencia de un nuevo programa con el organismo internacional es clave.

"Un evento clave para reducir el riesgo sería el levantamiento de los controles de capital (que no esperamos antes de fin de año), ya que indicaría credibilidad del mercado y más mejoras macroeconómicas, lo que podría llevar a la reclasificación del MSCI (un índice creado con Morgan Stanley) a Mercados Emergentes" agrega el JP Morgan. "Si se levantan los controles de capital y se materializa la reclasificación, estimamos que las entradas potenciales en el índice de mercados emergentes podrían alcanzar casi u\$s 1.000 millones" repitieron los analistas del JP Morgan, en línea con esta estimación difundida la semana

La llegada de José Luis Daza da mayor solidez al equipo económico. De larga trayectoria académica y en Wall Street, es una de las voces que más respeta el propio Luis Caputo. Su opinión será clave en el manejo del timing para ir normalizando el mercado cambiario y sin el mayor sobresalto. Federico Sturzenegger prudentemente no se expresa sobre los temas macroeconómicos, pero puede también imaginarse que es pro levantamiento del cepo. El propio Javier MIlei lo dijo ya en reiteradas ocasiones, "cuanto antes, mejor" pero con la menor volatilidad o daño que pueda afectar la des-inflación de la economía.

El equilibrio fiscal y esta desinflación de la economía son el gran sostén del gobierno. Difícil imaginarse que se levante el cepo con la inflación aún por encima de 2% mensual. Por ello las expectativas existentes con el cepo hasta el 2025. Las reservas del BCRA son otro elemento clave. "Al cierre de ayer (por el miércoles), las reservas netas rondaban los u\$S 6.100 millones negativos, descontando los pagos del BOPREAL a 12 meses por u\$s 2.040 millones y los depósitos del Tesoro en el BCRA por u\$s 851 millones. Los depósitos del Tesoro no alcanzan por el momento para transferir al Bank of New York el pago de intereses del 9 de enero próximo por u\$s 1.500 millones. Esto implica que podría estar en trámite una compra del Tesoro al BCRA cercana a los u\$s 650 millones" señala Portfolio Personal Inversiones.

Larga vida al cepo.\_\_\_

ANTE LA INMINENTE REBAJA DEL IMPUESTO PAIS

## Los bonistas en dólares siguen pendientes del futuro de las reservas

Julián Yosovitch

. jyosovitch@cronista.com

El próximo lunes el Gobierno reducirá la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%. Dado que el mercado en general y los importadores conocían por adelantado esta medida, la demanda de dólares por importaciones se vio reducida durante agosto, a la espera del recorte. Gracias a esto, el BCRA está cerrando el mes con compras de reservas por más de u\$s 600 millones.

Pese a la acumulación de divisas durante el corriente mes, y a causa de la menor demanda de dólares por la postergación de importaciones, los bonos no tuvieron un buen mes y no logran despegar. El riesgo sobre los bonos en relación a haber reducido el impuesto PAIS radica en el hecho de que las importaciones podrían reactivarse gracias al abaratamiento de dicho tributo.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el tipo de cambio efectivo de las importaciones considerando el costo de cobertura en RO-FEX cederá 8,1% de \$ 1.164 hasta 1.070 pesos.

"Los importadores podrían verse tentados a importar más ante este abaratamiento, lo que deterioraría aún más la dinámica del mercado oficial", anticiparon.

Esta mayor demanda de importaciones podría restarle flujos de dólares al BCRA y por lo tanto, generaría un impacto negativo en las reservas, con riesgo de que estas comiencen a caer.

Esto implica un riesgo para el inversor de bonos ya que este, lo que busca siempre, es asegurarse que el emisor de la deuda pagará su compromiso. En otras palabras, el bonista juzga permanentemente la capacidad y voluntad de pago del deudor.

Juan Manuel Franco, economista jefe de grupo SBS, afirmó que de cara a los próximos días, el mercado mirará

de cerca la dinámica en el MULC luego del anuncio del Gobierno de que reducirá la alícuota del Impuesto PAIS.

"Creemos que, en lo que va de agosto, la expectativa por esa rebaja llevó a que la demanda de divisas por parte de importadores sea menor, pero que podría aumentar una vez efectivizado el menor dólar importador", remarcó Franco.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, se muestra cauteloso sobre los bonos soberanos dada la falta de perspectivas sobre el ingreso de divisas. "Más allá del impulso global producto del contexto de baja de tasas de la FED, en el corto plazo nos sigue costando ser optimistas sobre los bonos argentinos. Principalmente porque, a pesar del blanqueo, el país se perfila a tener un septiembre muy flojo en términos de reservas, lo que complica la capacidad de pago de la deuda en 2025", detalló.

Por lo tanto, para aquellos inversores que confíen en que los títulos podrán ser pagados con dólares, pese a los riesgos de que el impuesto PAIS genere menos ingresos de divisas, estos retornos podrían convertirse en una oportunidad.

Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión en IOL invertironline, explicó que mientras que el mercado se encuentra expectante por la salida del cepo, la acumulación de reservas es un factor determinante para la capacidad de pago de la deuda soberana.

Sin embargo, agregó que existen otros aspectos que pueden posicionar a los bonos en dólares como buena oportunidad. "Nos encontramos frente a un Gobierno con fuerte intención de pago, con un fuerte compromiso por mantener las cuentas fiscales en orden y favorecer el valor de la moneda. Es por esto que más allá de las turbulencias que puedan experimentar las reservas en el corto plazo, vemos valor en la parte larga de la curva, con paridades del 45% y rendimientos cercanos al 18% anual", indicó Donzelli.\_\_\_

### **EDICTO**

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Bahía Blanca, a cargo del Dr Dario J. Graziabile, en los autos caratulados. "QUEVEDO HUGO ABEL C/ DI MEGLIO Y SILENZI MARIA Y OTROS SI PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte. Nº 54777 cita a: Silvana Beatriz Di Nunzio, heredera de Roberto Juan Di Nunzio, este último heredero de la co-demandada Leonor Di Meglio y Silenzi y a quienes se consideren con derecho al inmueble cuya usucapión se pretende ubicado en calle Plunkett 3763 de la localidad de Ingeniero White Partido de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción II, Sección D. Manzana 397t, Chacra 397, Parcela 15, Partida Inmobiliaria Nº (007) 12 429 a fin de que en el término de diez días tomen intervención en estas actuaciones bajo apercibimiento de nombrarle Defensor al de Ausentes en turno del Departamento, Bahia Blanca, 09 de agosto de 2024 - NOTA: El presente deberá publicarse por DIEZ días en el Diano "El Cronista Comercial S.A." de CABA - FDO: GUZMAN ALICIA SUSANA. SECRETARIO.

NO SE PAGA MULTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

# Blanqueo: ya se abrieron 23.000 cuentas por u\$s 400 millones y prevén extenderlo

Furor para invertir en Obligaciones Negociables en dólares, bonos y Bopreales, más los que blanquean pesos para comprar acciones, ya que se necesitan los fondos declarados para hacerlo

### \_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

Las 23.000 cuentas de regularización de activos (CERA) que se abrieron para el blanqueo, donde desde hace diez días hábiles vienen entrando un promedio de u\$s 40 millones por día, que totalizan u\$s 400 millones, explican el crecimiento que tuvieron los depósitos del sector privado desde mediados de mes hasta hoy, según fuentes del mercado.

Los depósitos son de ahorristas que entran fondos para invertir en bonos, Obligaciones Negociables y Bopreales, al punto que las Alycs tienen mucha demanda por ON de Telecom, Transportadora Gas del Sur, Loma Negra, Generación Mediterránea, e YPF.

Los brokers se esperanzan con que se venga, a partir de septiembre, un trimestre explosivo en activos, de la mano del nuevo cash que entre al sistema. "REPO, blanqueo, acuerdo con el FMI, elecciones en los Estados Unidos y potencialmente una capitalización de activos", prevén con una dosis de entusiasmo.

Por lo pronto, los depósitos privados en dólares crecieron u\$s 491 millones desde el 12 de agosto, indicio de que los contribuyentes están empezando a exteriorizar dólares en efectivo. Aunque el blanqueo claramente está arrancando, para los analistas de la consultora 1816 es todavía temprano para hacer conjeturas sobre su magnitud,

Las Alycs tienen mucha demanda de blanqueadores por ON de Telecom, Transportadora Gas del Sur e YPF

ni hablar de la recaudación, dado el atractivo de las CERA, "y deberíamos ver una aceleración de los depósitos en las próximas semanas a medida que nos acercamos al 30 de septiembre, fecha límite para blanquear con la multa más baja de 5%, a menos que haya una prórroga".

El 23 de agosto, última cifra oficial del Banco Central, se llegó a depósitos privados por



Ahorristas blanquean para invertir en bonos, Obligaciones Negociables y Bopreales

u\$s 18.999 millones, una cifra tan alta que no se veía desde 2019, ya que durante el gobierno de Alberto Fernández muchos ahorristas retiraron sus depósitos de los bancos y llegaron a caer hasta u\$s 14.549 millones en agosto de 2022, luego de haber llegado a u\$s 32.492 millones en agosto de 2019.

Como el blanqueo gratis finaliza el 30 de septiembre, muchos ahorristas están repatriando divisas desde el exterior para blanquearlas, aunque la Ley de margen al Ejecutivo para ampliar los plazos, por lo que se descarta que se extenderá, al menos hasta el 31 de octubre en una primera instancia, e incluso podría haber hasta una segunda instancia hasta el 30 de noviembre y hasta una eventual tercera instancia que lo extienda hasta el 31 de diciembre.

"No tenemos un número

previsto porque no tiene un fin recaudatorio", dicen en el quinto piso del Palacio de Hacienda cuando se les consulta sobre cuál será la cifra.

Lo cierto es que la cifra más importante será la que se blanque en efectivo, porque al formar parte de los encajes, engrosará las arcas del Banco Central, aunque como reservas brutas y no como reservas netas, desde ya....

### EDICTO

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que AFANASYEV, ALEXANDR, PASN° 551185533, RUSO, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerío saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince dias. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES. 2024.06.26.

### **EDICTO**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que KHORUNZHIN, GRIGORY, PAS N° 53 1209834, UCRANIANO, solicitó la dectaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES. DÓLARES PARALELOS, EN BAJA

# Tras otro rebote de ADR y bonos, el riesgo país retrocedió a 1444 puntos

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El rebote de los activos argentinos se mantuvo firme ayer. Las acciones y los bonos soberanos en dólares mostraron ganancias de manera generalizada, lo que generó otra caída del riesgo país, a pesar de la volatilidad del mercado estadounidense, en medio de la caída de Nvidia.

Los títulos de renta fija soberana en dólares operaron en alza. Los bonos Globales avanzaron hasta 2,4% en Estados Unidos, liderados por los que vencen en 2030, mientras el riesgo país cayó 40 puntos básicos para ubicarse en 1444 unidades.

"Los bonos estuvieron firmes desde el comienzo, al igual que los ADR, aprovechando el envión del norte (que se pinchó por la tarde) y compras de oportunidad tras la debilidad, a partir de las señales que reafirman el proceso de ordenamiento económico y negociaciones políticas", comentó el analista Gustavo Ber.

Todos los ADR argentinos operaron en alza en Estados Unidos. Las subas fueron lideradas por los activos de los bancos Galicia (7,1%), Macro (6,1%) y BB-VA (5,7%), con lo cual recuperaron parte de las caídas que se registraron previamente en este sector.

Las acciones también rebotaron en la plaza local. El S&P Merval repuntó 2,6% en pesos y 2,9% en dólares. Casi todo el panel líder operó en alza, también encabezado por los bancos Galicia (6,8%), Macro (4,8%) y BBVA (4,7%). Las únicas bajas fueron las de Ternium (-1,5%) y Banco de Valores (-0,2%).

El rebote de los activos se dio en una jornada en la que el MEP y CCL cedieron hasta 0,8% para ubicarse en \$ 1271 y \$ 1289, mientras el blue cayó 1,5% y se vendió en \$ 1315. En tanto, el BCRA registró un saldo neutro en el mercado oficial de cambios, aunque las reservas brutas cayeron u\$s 94 millones y quedaron en u\$s 27.766 millones.

### **VOLATILIDAD Y EXPECTATIVA**

Los avances se dieron a pesar de la volatilidad de Wall Street, en medio de la caída de Nvida tras la publicación del balance trimestral. Los principales índices arrancaron la rueda en alza, pero terminaron avances de hasta 0,6% en el Dow Jones y bajas de hasta 0,2% en el Nasdaq.

"De cara a los próximos días, el mercado seguirá de cerca la dinámica del BCRA en el mercado oficial de cambios luego del anuncio sobre la reducción de la alícuota del impuesto PAIS para importaciones de bienes y fletes desde septiembre", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Franco agregó que "tampoco perderán de vista la trama política luego de la aprobación de la fórmula jubilatoria de la oposición en el Congreso y la promesa de veto del presidente Javier Milei".

"A la vez, seguiremos de cerca los datos de inflación de alta frecuencia, que apuntaron a que la desinflación habría perdido fuerza, al menos en las primeras tres semanas de agosto, para las que contamos con datos de relevamientos privados", destacó. PRODUCTOS A MEDIDA

## Los FCI se preparan para regularización de los activos

Se espera que al menos 40 gestoras participen en el blanqueo de capitales. Los especialistas estiman que podrían entrar entre u\$s 20.000 millones y u\$s 40.000 millones al mercado



.jyosovitch@cronista.com

De cara al blanqueo de capitales, las gestoras de Fondos Comunes de Inversión (FCI) se preparan para la llegada de pesos y dólares.

Según estimaciones de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversiones (CAF-CI), van a participar al menos 40 sociedades gerentes. A su vez, indicaron que estas participarán con 325 fondos de inversión.

Es decir, las sociedades gerentes dispondrán de 325 cuotas

especiales dedicadas a la regularización de activos. De ese total de cuotas partes que se crearán para la regularización de activos, estiman que 75% de ellas serán en pesos y el 25% restante serán en dólares, según la CAFCI.

Por ejemplo, el fondo MegaQM informó han seleccionado siete fondos para los cuales se crearon nuevas cuotas especiales que les permiten ser elegibles dentro de las colocaciones autorizadas.

"Son 4 alternativas de fondos para exteriorizar dólares y otras 3 para pesos. Cada una de ellas



En el blanqueo participarán 325 fondos de inversión

"Por el lado financiero, estimamos que pueden ingresar u\$s 1500 millones de blanqueo", anticipó Marull de FMyA.

"Consideramos plenamente alcanzable un objetivo de entre u\$s 20.000 y u\$s 30.000 millones", comentó Botta.

tienen un perfil diferente para poder adaptarse a las necesidades de cada inversor", indicaron.

"Los Fondos Comunes de Inversión están dentro de las colocaciones autorizadas por el MECON. Esto los convierte en una herramienta que puede ayudar a los inversores que ingresen en el blanqueo a lograr un rendimiento por sus inversiones mientras permanecen en el sistema para evitar la alícuota impositiva, hasta diciembre de 2025", agregaron.

El mercado tiene expectativas positivas sobre el potencial flujo que el blanqueo puede llegar a alcanzar. Las atractivas condiciones que ofrece el Gobierno llevan al mercado a ser optimistas acerca del éxito de la regularización de activos.

#### **NÚMEROS ESPERADOS**

Se estima en el mercado que el blanqueo podría alcanzar montos de entre u\$s 20.000 millones y u\$s 40.000 millones.

Isabel Bota, Product Manager en Balanz, espera el ingreso de un flujo de entre u\$s 20.000 millones a u\$s 30.000 millones.

"En cuanto a los flujos asociados a este proceso de blanqueo, y en línea con lo previsto por el Gobierno en términos de recaudación y consolidación del mercado, estimamos que un objetivo de entre u\$s 20.000 millones y u\$s 30.000 millones es plenamente alcanzable", comentó Bota.

En términos de reservas netas y recaudación, el Gobierno ofrece la posibilidad de evitar pagar multas a cambio de invertir en activos financieros hasta diciembre de 2025.

Fernando Marull, director de FMyA, estima que, gracias al blanqueo, podrían entrar cerca de u\$s 1500 millones.

"Por el lado financiero, estimamos que pueden ingresar unos u\$s 1500 millones de blanqueo", dijo Marull.\_\_\_



## Negocios



### Globant, el "copiloto" de Colapinto

El unicornio, que ya era sponsor del piloto, anunció un acuerdo de partnership con Williams, el equió en el que debutará el argentino.

VOLVIÓ A TRASLADAR VUELOS DE AEROPARQUE PARA EZEIZA

# Aerolíneas dice que el "paro encubierto" ya le costó más de \$500 millones



En el marco de la última asamblea los trabajadores del gremio dejarán sus puestos este viernes entre las 6 y las 9 en Aeroparque

La seguidilla de asambleas que inició el gremio aeronáutico a mediados de agosto le generó a la aérea un gasto extra en multas, traslados, hotelería y comida. También hubo cambios en Flybondi

Lola Loustalot

lloustalot@cronista.com

Aerolíneas Argentinas anunció que trasladó siete vuelos domésticos y regionales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, como consecuencia del "paro parcial" que realizará el gremio aeronáutico hoy entre las 6 y las 9 de la mañana, lapso en el que los trabajadores podrían dejar sus puestos.

Además, según alertó la aérea en un comunicado, "se esperan demoras y cancelaciones durante la mañana que podrían

extenderse al resto de la jornada. Para el caso de las medidas de este viernes, el gremio de pilotos y copilotos APLA notificó a la empresa sobre 'paros parciales', a diferencia de las anteriores 'asambleas informativas', sumando incertidumbre al alcance efectivo de la medida".

Flybondi, por su parte, también anunció que trasladó su operación matutina a Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de rampa.

Los gremios del sector aéreo anunciaron hace unas semanas que llevarían a cabo una serie de Las asambleas se llevaron a cabo la semana pasada en los aeropuertos de Córdoba, Mendoza y Ezeiza

Tanto Aerolíneas, como Intercargo, descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas

asambleas informativas durante todo agosto en los diferentes aeropuertos del país, como Aeroparque, Ezeiza, y las terminales de Córdoba y Mendoza. Esto se realizó en reclamo de aumentos salariales y falta de acuerdo en paritarias.

De esta manera, lo que comenzó como un cronograma de asambleas informativas que el gremio aeronáutico adelantó a las aerolíneas que vuelan en la Argentina varios días antes de llevarlas a cabo, terminó con denuncias cruzadas entre empresas y sindicatos, y pérdidas de más de u\$s 500.000 para la aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Es decir, por encima de los \$ 500 millones.

"Después de reprogramar todos los vuelos afectados por las asambleas, los gremios aeronáuticos APLA (pilotos) y AAA (tripulantes) modificaron los

horarios de las medidas para forzar nuevas demoras y cancelaciones con el claro objetivo de perjudicar directamente a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas, en lo que se constituye como un paro encubierto", comunicó la aérea de bandera.

Estas dificultades, según reveló Aerolíneas, se dieron la semana pasada en los aeropuertos de Córdoba, Mendoza y Ezeiza, lo que causó demoras en 12 vuelos, afectó a cerca de 1500 pasajeros de cabotaje y a otros 2000 viajeros internacionales.

"Las cancelaciones y demoras de los vuelos internacionales resultarán en un daño económico estimado en u\$s 500.000, considerando gastos en hotelería, comidas, traslados, multas, entre otros", aseguró la empresa en un comunicado.

La semana pasada Aerolíneas Argentinas denunció ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano a los gremios aeronáuticos de pilotos y de tripulantes de cabina por considerar que llevan adelante un paro encubierto, realizado bajo la excusa de supuestas asambleas informativas entre el 19 y 30 de agosto.

En el mismo momento, la empresa estatal dedicada a brindar servicios de rampa en el país, Intercargo, también denunció a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) ante la misma oficina, a las que acusó de haber "abusado de las asambleas para provocar interrupción en los servicios que prestan".

Tras la primera asamblea en Aeroparque (se realizó el 19 de agosto), que finalizó con 28 vuelos cancelados o retrasados y, aproximadamente, 6500 pasajeros afectados, la Secretaría de Transporte contraatacó y anunció que, "tanto Aerolíneas Argentinas, como Intercargo, descontarán del sueldo las horas y/o jornadas no trabajadas". En total, entre las dos compañías se aplicaron descuentos a 425 trabajadores por incumplir con sus tareas.\_\_\_

DATOS DEL 'E-COMMERCE DAY'

# Todavía, sólo el 18% de los argentinos hace su compra en forma online

Aunque la modalidad vitual creció con respecto al año pasado, resurgen las tiendas físicas pero con un nuevo concepto: el de complemento a la transacción 'web'

\_\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

El incremento que tuvo el ecommerce durante los años de pandemia fue exponencial. Ahora que las restricciones a la movilidad quedaron en el pasado y, si bien las ventas online siguen incrementándose año a año, se empieza a pensar en un concepto de 'ecosistema' comercial en el que, tanto los locales, como el comercio electrónico, buscarán converger.

Según los últimos datos que relevó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el canal online representa actualmente el 18% de las ventas totales de las empresas de consumo masivo. Este número aumentó 3 puntos respecto de lo que declararon en 2023 para dicho canal (15%).

No obstante, la participación más alta de este canal en las ventas de las empresas fue en 2020, cuando representaron el 43% de la facturación total, según datos de la CACE.

Un año después, la participación del e-commerce bajó al 10%, mientras que, en 2022 (11%), inició un camino de recuperación que se mantiene hasta hoy en día.

Sin embargo, se trata de un promedio entre todas las industrias. En el caso de aquellas empresas que venden electrodomésticos, el canal de ventas online representa el 23% de sus transacciones, mientras que, en el sector del turismo, el 60% de las compras se realiza a través del e-commerce.

Las tiendas físicas, gravemente golpeadas durante la crisis sanitaria, empiezan a revivir con nuevos formatos, modalidades y finalidades.

Se trata de locales que, no sólo buscan conquistar al restante 72% de consumidores argentinos que no eligen las plataformas online para realizar sus compras, sino que, a la vez, funcionan como puntos de retiro para transacciones hechas a través de comercio electrónico.

"El canal online y el offline se empiezan a retroalimentar. Mientras que el primero aporta muchos datos e información, el segundo permite el contacto y nos permite generar empatía con el usuario y resolverle los problemas que viene a buscar a la tienda", explicó Marcos Pueyrredon, cofundador de VTEX y presidente del e-Commerce Institute, en el marco del eCommerce Day, un evento que organiza la entidad junto con la CACE.

A su vez, en un contexto en el que los datos, la información y la posterior hiperpersonalización de la oferta se volvió indispensable para hacer rentable a la actividad, los puntos de venta físicos se vuelven relevantes a la hora de conocer la



El año pasado, el comercio electrónico representaba el 15% de las ventas de las empresas

El mayor share del canal online en las ventas de las empresas fue en 2020: 43% de la facturación total

"El canal online y el offline se empiezan a retroalimentar: uno aporta información y el otro permite el contacto" opinión de los clientes acerca de la marca, su oferta y solicitudes.

"Hoy, el rol de las tiendas físicas es más importante que nunca. Se están transformando en centros de experiencia, donde el usuario puede tocar, ver e interactuar con los productos. Al permitir el contacto con el cliente, se logra una cercanía aún mayor. Entonces, ya no nos importa si compra o no, la idea es que elija a la marca", explicó en la presentación Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

En ese sentido, señaló que el objetivo de este tipo de estrategia comercial busca evitar que el cliente arranque desde cero al momento de comprar. De hecho, comentó que las empresas deben que saber con anterioridad lo que necesita y se lo debe ofrecer en el momento adecuado, independientemente de cuál sea canal elegido.

Evento más relevante de la industria digital en el país y en América latina, el eCommerce Day tuvo su edición 18, se desarrolló presencialmente ayer en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Comenzó el miércoles y terminará hoy, en ambos casos, con charlas y workshops ondemand.

MÁS DE 500.000 PIEZAS EN CATÁLOGO

## Mercedes-Benz Camiones y Buses lanza su tienda en Mercado Libre

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_ iortiz@cronista.com

Mercedes-Benz Camiones y Buses lanzó la nueva tienda oficial de repuestos y accesorios en Mercado Libre, lo que le permite sumar el canal digital a la venta tradicional en talleres y concesionarias con un catálogo inicial de 500.000 piezas digitalizadas.

Esta alianza permitirá a la terminal automotriz una mayor capilaridad en su servicio de postventa teniendo en cuenta que, según estimaciones de la marca, uno de cada tres camiones y dos de cada tres buses son de Mercedes-Benz, lo que explica el potencial del negocio.

El director de Desarrollo de Red Comercial de Ventas y Postventa, Fernando Rivero, explicó que el nuevo canal ofrece una nueva alternativa al cliente de la marca de obtener un repuesto original, con garantía oficial y a un precio competitivo con entrega entre las 24 y las 72 horas, en cualquier punto del país.

La estrategia, en realidad, no apunta a los propietarios de unidades de cuatro a cinco años de antigüedad donde el cliente tiene mayor fidelidad al servicio oficial, sino que hay un segundo y tercer dueño que puede buscar otras alternativas a la red oficial con eficiencia y rentabilidad.

Con la llegada a Mercado Libre, "ese cliente de segunda o tercera generación no tiene una relación con el concesionario y lo ve lejos pensando que es caro, cuando es todo lo contrario a lo que la marca le puede ofrecer", incluso con la remanufacturación de un motor completo.

"El canal de venta digital contiene muchas autopartes no originales y los clientes quizás terminan comprando productos que piensan que son buenos a precios de mercado e incluso más caros que el original y menos eficientes en términos de resultado, con lo cual la alternativa es llevarlo al original, con garantía de fábrica"; dijo Rivero

Este desarrollo que llevó más de un año de preparación con Mercado Libre se complementa con el proyecto del nuevo centro logístico de Mercedes-Benz Camiones y Buses que inaugurará el último trimestre del año, cuyos procesos tendrán la agilidad de esta modalidad de comercialización, asociada a la red de 45 puntos de venta en las distintas regiones del país.

Ese punto de referencia, que demandó una inversión de u\$s 50 millones, permitió consolidar un catálogo digital para Mercado Libre que arranca con 500.000 piezas y que se visualizan en 2500 publicaciones. Esta diversidad de producto se incrementará en un 50% hacia fines de año, para representar lo más demandado en rotación y volumen de los vehículos de la marca.

ELABORA VINOS Y ESPUMANTES PARA EL MERCADO LOCAL Y EXPORTACIÓN

# La dueña de Chandon quiere ampliar su capacidad de producción en la Argentina

Lo aseguró Jean Marc Lacave, número uno de Distribución Global de Moet Hennessy. "Confiamos mucho en el potencial que queremos alcanzar aquí para los próximos cinco a 10 años", señaló

Juan Manuel Compte

jcompte@cronista.com

Jean Marc Lacave es un histórico de LVMH, el imperio del lujo que lidera Bernard Arnault, Desde hace seis años, quien pelea con Elon Musk la corona de hombre más rico del mundo le confió a este ejecutivo la distribución blobal de Moet Hennessy, la división de vinos y destilados del grupo. "La Argentina es un mercado importante para nosotros. Producimos aquí y eso es bueno. El negocio global es desafiante. Por eso, es muy bueno para mí estar realmente cerca

del negocio, cerca de qué está ocurriendo", explica, en diálogo con El Cronista, durante su visita a Buenos Aires.

La empresa es uno de los principales jugadores del mercado de bebidas de la Argentina. Tiene bodegas y viñedos, donde elabora espumantes y vinos tranquilos, con las marcas Chandon Argentina, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes y 33 Sur, tanto para el mercado local como para la exportación. Además, la operación local de Moet Hennessy distribuye otras marcas de champagne y espiriutosas del grupo, como Dom



Lacave es un histórico de LVMH, el imperio francés del lujo que lidera Bernard Arnault. FOTO: ANTONIO PINTA

### MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2024

Organismo: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Dependencia: Dirección Provincial de Infraestructura.

Obra: "Mantenimiento Correctivo y Preventivo - Readecuación Unidad Penitenciaria Nº 15 Batán".

Plazo de Obra: 540 días.

Valor del Pliego: \$2.800.000,00.-

Se abre el llamado a Licitación Pública Nº 10/2024 correspondiente a la obra "Mantenimiento Correctivo y Preventivo - Readecuación Unidad Penitenciaria Nº 15 Batán", a llevarse a cabo por la Dirección Provincial de Infraestructura dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$5.684.568.701,49); y que se encuentra tramitando por expediente EX-2024-08214859- -GDEBA-DPINMIYDHGP, aprobado por resolución RESO-2024-1414-GDEBA-MJYDHGP.

A tal fin se informa que la fecha de apertura de sobres se formalizará el día 27 de septiembre del corriente año a las 14 horas, en las oficinas de la Dirección Provincial de Infraestructura sita en calle 51 Nº 847, Centro Gubernamental Torre I piso 16 de la ciudad de La Plata.

La documentación técnica y legal correspondiente a la misma podrá ser consultada y retirada en la dependencia de la Dirección Provincial de Infraestructura. La entrega se realizará hasta el día 09 de septiembre inclusive y a contra presentación de boleta de depósito por el valor indicado en el artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones. El legajo estará disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia

### (http://www.gba.gob.ar/justicia\_y\_ddhh/licitaciones).

Asimismo, se encuentra programada una visita de obra para el día 13 de septiembre de 2024 a las 11hs. en la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón.



Pérignon, entre muchas. La filial facturó \$ 30.275 millones en su año fiscal julio 2022-junio 2023y proyectó inversiones por más de \$7300 millones para este año.

Sin profundizar en Javier Milei, Lacave prefiere focalizarse en el largo plazo. Y, en ese punto, definió crecimiento para los dos grandes negocios del grupo en el país: vinos y espumantes. "Tenemos muchas oportunidades y pienso que debemos aprovecharlas totalmente", asegura.

Después de un 2023 en el que, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo doméstico de vinos cayó 6,3%, a menos de 8,28 millones de hectolitros (hl), en siete meses de 2024, las ventas retrocedieron 2,5%, a 4 millones. El volumen de ventas en botella prácticamente se mantuvo igual: 2,5 millones de hl. El segmento de espumosos, donde Moet Hennessy tiene fuerte presencia, y que había caído en línea con el mercado el año pasado (6,3%), se contrajo 38,9%, a 100.910 hl. Las exportaciones de vinos en botella, que habían bajado 23,5% en 2023, a 1,27 millones de hl, subieron 1,9% en siete meses (887.247 hl). Las de espumosos crecieron 3,2%, a 28.010 hl.

Lacave mira más allá de esas cifras. "No estoy esperando grandes sorpresas de los números. Es más el pulso del negocio lo que vengo a ver", afirma. "Hay cosas en el mercado local que también estamos enfrentando en muchos otros países del mundo. Los temas de corto plazo están relacionados con las condiciones de mercado que experimentamos en los últimos tres o cuatro años", contextualiza.

En tal sentido, asegura que, si bien las cosas hoy pueden "no estar marchando como quisiéramos", piensa que "no es la primera vez que ocurre; el negocio volverá a ser como fue". Describe a la Argentina como "un país de vinos y de vinos de calidad". "Nosotros", agrega, "nos beneficiamos de eso: nuestro negocio está basado en la deseabilidad de nuestras marcas". Reconoce que la inflación es un desafío cuando el precio es clave para el posicionamiento de la propuesta de valor. "En algunos casos, debemos reajustarlo para encontrar el balance correcto: no ganar market share pero, tampoco, perderlo".

En un mercado como el argentino, sus marcas deben ser relevantes para el consumidor, define. "En la Argentina, la gente está orgullosa de lo que está producido en el país", describe. Agrega que no cree que la empresa haya llegado a su límite. "Confiamos mucho en la capacidad que queremos alcanzar aquí para los próximos cinco a 10 años. Es la forma en la que vemos a la Argentina, no importa cuál sea el contexto económico. Es difícil decir que no afecta. Pero ocurre lo mismo en muchos lugares. Es lo que enfrentas si te quedas a largo plazo", dice.

"Aumentaremos capacidad. Estamos comprometidos con los vinos; estamos comprometidos con los espumantes. Y lo estamos, también, con un país donde se producen esos vinos y con calidad", enfatiza.\_\_\_

El Cronista Viernes 30 de agosto de 2024

# Info Technology



### Google lanza IAs personalizadas

La plataforma Gemini
permitirá crear asistentes
de IA en formato chatbot
sobre temas específicos que
defina el usuario. La función
estará disponible en planes
"Advanced" y superiores



La tecnología se convirtió en un factor clave para optimizar el desempeño de los deportistas

EN BUSCA DE MAYOR RENDIMIENTO

# Sport tech: la IA ahora potencia a los próximos cracks del fútbol

Las herramientas tecnológicas rompieron con los viejos paradigmas del deporte. Ahora, la medición digital es esencial para el llevar el desempeño al máximo. Este es el caso de Robin Sports Science

\_ Matías Rufino

\_\_ mrufino@cronista.com

El entrenamiento, la alimentación y el buen desempeño en un puñado de partidos no son suficientes para un atleta. Hace algunos años, hablar del funcionamiento y mejora de lo cognitivo en el deporte era una cuestión que generaba rechazo. Rompía con los parámetros tradicionales.

Sin embargo, los avances tecnológicos irrumpieron para cambiar el paradigma en el fútbol, tenis, básquet y tantos otros deportes. Ahora, la inteligencia artificial permite evaluar y perfeccionar diferentes aspectos ligados a la mente.

Robin Sports Science es una plataforma de neurotecnología, fundada por Noelia Aguirre Fernández, cuyo principal objetivo consiste en realizar una medición de los procesos cognitivos -ligados a las capacidades sensomotoras- en los atletas.

"Diseñamos una herramienta que puede utilizar inteligencia artificial para darles al club y a las organizaciones mejor información para predecir la La inteligencia artificial ayuda a evaluar los procesos cognitivos de los futbolistas para mejorar sus capacidades

Las nuevas técnicas basadas en IA se pueden aplicar tanto al fútbol como a otros deportes grupales o individuales performance deportiva", detalló en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, la CEO de la compañía señala que "muchas veces puede haber algunas cuestiones de lo sensorial que pueden corregirse con ejercicios neurocognitivos, pero que quizás un entrenador tradicional no lo puede detectar porque no está formado en la parte neurobiológica o de neurociencias".

La plataforma, que ya cuenta con más de 50.000 deportistas evaluados y utiliza Machine Learning -pata de la IA para procesar datos y brindar recomendaciones-, mide todo lo que tiene que ver con el foco, la estrategia y la toma de decisiones. Así, esta herramienta trabaja "con 75% de precisión".

### PERFORMANCE CON IA

Robin Sports Science evalúa la salud cerebral de los jóvenes deportista, cuya medición es completamente digital y se enfoca en cinco aspectos clave: la concentración, la percepción, la fatiga cognitiva, el rendimiento mental y las funciones motoras.

Esta solución ya fue probada en diferentes equipos de fútbol en Europa y Brasil. Asimismo, la empresa reveló que están en negociaciones para llevar su producto a un equipo de la prestigiosa liga NBA (básquet).

La particularidad es que la plataforma redujo los tiempos en cuanto a la medición y obtención de los resultados. "La realidad es que los clubes tienen sus gabinetes y allí realizan las pruebas neuropsicológicas de forma individual, por lo que un reporte demora meses. En cambio, la herramienta lo puede hacer en 10 minutos y automatiza todo un trabajo que le permite al profesional enfocarse en lo que genera más valor", aclaró Aguirre Fernández.

No obstante, no solo se trata de obtener información e iniciar con los ejercicios para mejorar la toma de decisiones. "Trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la formación del jugador. Con el fin de acompañarlo no solo en la parte de este entrenamiento neurocognitivo, sino en todo lo que hace a acompañar a esa persona en su ciclo de vida como deportista", remarcó la empresaria.

#### PERFECCIONAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

La primera parte de la evaluación demora aproximadamente tres meses, con un entrenamiento enfocado a lo que el atleta necesita (aspectos de atención y toma de decisiones, entre otros). Luego de ese período, se evidenciarán los primeros resultados en lo que respecta a la mejora de la performance, pero el proceso continuará por trimestres.

"Lo primero que se hace es trabajo de contenido, lo que se le transmite a la persona. Se trabaja en conjunto, tanto con profesionales -en lo neuropsicológico y también con especialistas físicos-nutricionistas-, además de acompañar al atleta con otro tipo de ejercicios", describió a El Cronista la fundadora de la compañía.

En ese sentido, la nueva plataforma de Robin se enfoca en las condiciones individuales de quien analiza, pero luego lleva toda esa información a un juego de equipo. Por ese motivo, señalaron que también es aplicable a un amplio abanico de disciplinas deportivas.

## Financial Times



### Crisis en Venezuela

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron que no reconocerán la "legitimidad democrática" de Nicolás Maduro tras las discutidas elecciones del país.

ELECCIONES ESTADOS UNIDOS 2024

## Los republicanos temen que Trump pierda la carrera contra Kamala Harris

El expresidente lucha por encontrar una forma eficaz de contrarrestar el impulso de la candidata demócrata que ahora lo aventaja a Trump en 3,7 puntos porcentuales en las encuestas nacionales

- James Politi
- Steff Chávez
- \_\_\_ Alex Rogers

Donald Trump se enfrenta a las dudas de los republicanos, incluidos estrategas y donantes, sobre su plan para recuperar la Casa Blanca, ya que temen que sea incapaz de recuperar el impulso perdido frente a Kamala Harris en las últimas semanas.

Los republicanos no entran en pánico por las posibilidades de Trump, pero están preocupados por su incapacidad para montar ataques efectivos contra la vicepresidenta y su abrazo a políticos marginales como Robert F Kennedy Jr y Tulsi Gabbard.

"Si sigue por este camino, perderá", le dijo al Financial Times Eric Levine, abogado especializado en quiebras y destacado donante republicano. "La única manera de que consiga esos votantes que van a Harris... es cambiar de estrategia".

Las preocupaciones entre los aliados reflejan un cambio notable desde el mes pasado, cuando Trump tenía una cómoda ventaja en las encuestas sobre el presidente Joe Biden y el intento de asesinato dejó a sus militantes convencidos de que arrasaría en la elección de noviembre.

Pero Harris ha movilizado a las bases de su partido demócrata desde que reemplazó a Biden, ha superado a Trump en las encuestas y se ha beneficiado de un aumento de las donaciones, lo que lo ha puesto en un aprieto cuando quedan poco más de dos meses de campaña.

John Feehery, estratega republicano, describió a los miembros de su partido como "nerviosos frente a Trump. Existe la preocupación de que los republicanos tengan que

hacer una... carrera muy dura y muy reñida".

Feehery dijo que las preocupaciones dentro del partido abarcaban la capacidad de Trump para transmitir un mensaje disciplinado, la eficacia del juego en tierra republicano y el "dinero y esfuerzo" que la campaña tendría que gastar para definir a Harris en términos negativos.

Trump ha tratado de describir a Harris como una socialista radical -etiquetándola como "camarada Kamala" -, así como "Kamala la risueña", y como un camaleón político que no deja de cambiar sus posiciones políticas.

"Creo que [Trump está] lanzando un montón de fideos contra la pared, lo que siempre hace durante las campañas, para ver qué se pega", dijo Fee-

Trump tampoco ha ayudado con sus ataques personales -incluido el cuestionamiento sobre la raza de Harris -, así como con sus desplantes y extrañas salidas de tono en las redes sociales. El jueves volvió a publicar un post sexista sobre Harris y Hillary Clinton.

Desató acusaciones de antisemitismo cuando arremetió contra el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, llamándolo un "gobernador judío altamente sobrevalorado". También arremetió contra el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que se resistió a los esfuerzos de Trump por anular las elecciones de 2020, antes de elogiarlo.

Trump trajo de vuelta a algunos asesores de campañas anteriores a principios de este mes, incluido su jefe de campaña de 2016 Corey Lewandowski, en su intento de recuperar algo de impulso.

Ahora, Harris aventaja a



El primer debate entre los candidatos será el 10 de septiembre. BLOOMBERG

"La única manera de que consiga esos votantes que van a Harris... es cambiar de estrategia", dijo Levine

"El estado de ánimo dominante entre los republicanos ha sido de frustración", dijo el estratega Madden

Trump en 3,7 puntos porcentuales en las encuestas nacionales, según el FT, con lo que ha superado con creces la desventaja de Biden. También está por delante en varios estados claves.

"El estado de ánimo dominante entre los republicanos, basado en el último mes, ha sido de frustración... dejaron correr libremente a su campaña [la de Harris] durante un mes y le dieron un pase libre", dijo el estratega republicano Kevin Madden. "El mejor momento para definirla fue justo al principio".

"Trump ha señalado que volverá a la ofensiva y tratará de hacer más para enmarcar a Harris, así que veremos si los republicanos comienzan a ejecutar una campaña más coordinada y recuperan algo de impulso".

Algunos donantes y agentes

republicanos cercanos a Trump siguen siendo optimistas y afirman que la carrera volverá a decantarse hacia él a medida que se analicen las políticas de Harris sobre economía e inmigración antes de su debate del 10 de septiembre.

La semana pasada, Tony Fabrizio, encuestador de Trump, publicó una nota en la que afirmaba que el impulso de Harris tras la convención demócrata sería efímero.

"La mayoría de las encuestas daban a John McCain una ventaja de 2 a 4 puntos sobre Barack Obama en 2008 la semana después de la [Convención Nacional Republicana]. En 2016, Hillary Clinton estaba 7 puntos por encima del presidente Trump después de su convención... Todos sabemos cómo terminaron. Estos baches no duran", escribió Fabrizio.

Karoline Leavitt, secretaria

nacional de prensa de la campaña de Trump, dijo: "La luna de miel de Harris está llegando a su fin a medida que más y más estadounidenses se dan cuenta de lo peligrosamente liberal que es realmente Kamala Harris".

Trump tiene "el mensaje, el entusiasmo, el juego terrestre y el botín de guerra necesarios para ganar el 5 de noviembre", añadió.

Bryan Lanza, exasesor de Trump en la empresa de lobby Mercury en Washington, dijo que la campaña estaba en una "buena posición" teniendo en cuenta "siete semanas de cobertura mediática excepcional" para Harris.

"Realmente no hemos tenido una conversación sobre la dirección del país. Hemos tenido una conversación sobre el reinicio del partido demócrata. Y el apoyo a Harris no está ni cerca del nivel de apoyo a Biden en 2020".

Omeed Malik, un inversor en las empresas mediáticas de Tucker Carlson y donante de Trump, argumentó que Harris debería llevar una ventaja de entre cinco y siete puntos tras la convención demócrata, "y eso no es en absoluto lo que está ocurriendo".

Malik ayudó a orquestar el apoyo de Kennedy la semana pasada, organizando una reunión en el complejo Mar-a-Lago de Trump, y dijo que el apoyo de un vástago de la dinastía demócrata había "frenado cualquier impulso" para Harris.

Pero otros donantes y estrategas republicanos advirtieron de que el apoyo de Kennedy y Gabbard, conocidos por abrazar teorías conspirativas y autócratas, y su incorporación al equipo de transición de Trump podría ser contraproducente.

"Por cada votante de RFK o Tulsi Gabbard que consigas, pierdes tres republicanos normales, independientes y mujeres", dijo Levine. "Una cosa es tener una gran carpa. Pero, a veces, la carpa es tan grande que se rompe".

En su lugar, pidió que Nikki Haley, la exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur que se enfrentó a Trump en las primarias republicanas, fuera elegida para su equipo de transición.

Aunque gran parte de la inquietud de los republicanos por Trump se concentra entre los sectores tradicionalmente conservadores con opiniones draconianas en materia de seguridad nacional -que tendieron a apoyar a Haley en las primarias -, otros están preocupados por su política económica.

Art Pope, un barón del retail en Carolina del Norte, dijo que no estaba contento con el plan de Trump de imponer aranceles de hasta 20% a las importaciones.

"Ahora mismo estoy ejerciendo mi derecho al voto secreto, y probablemente no decidiré mi voto hasta que vote el día de las elecciones", dijo.\_\_ TENSIÓN EN WALL STREET

# Duro golpe: la valuación de Nvidia cayó u\$s150.000 millones

El fabricante de chips prevé ingresos de u\$s32.500 millones en el tercer trimestre, mientras busca asegurar a sus inversores que seguirá creciendo a pesar a los problemas de producción

### \_\_\_ Stephanie Stacey

Las acciones de Nvidia cayeron 5% este jueves, luego de que el último informe de resultados del fabricante de chips no cumpliera las altas expectativas de Wall Street, a pesar de que los ingresos se duplicaron con creces en el último trimestre.

Los descensos restaron unos u\$s150.000 millones al valor de mercado de la empresa con sede en Silicon Valley, que se ha disparado en medio del auge del gasto en inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Nvidia recuperaron algo de terreno a media mañana, pero seguían cotizando un 3% por debajo de la jornada anterior. Las acciones siguen subiendo más de un 150% desde principios de 2024.

En sus últimos resultados del miércoles, el fabricante de chips dijo que prevé unos ingresos de u\$s32.500 millones en el tercer trimestre, más o menos un 2%, justo por delante de las expectativas del consenso de analistas.

Sin embargo, la cifra decepcionó a los inversores, acostumbrados a que el fabricante de chips superara con creces las previsiones de Wall Street en los dos años transcurridos desde el lanzamiento de ChatGPT.

Los ingresos en los tres meses anteriores al 28 de julio ascendieron a u\$s30.000 millones, un 122% más que hace un año y por encima de las previsiones de u\$s28.700 millones de los analistas.

"El rendimiento de los ingresos fue el menor en relación con las expectativas en seis trimestres, por lo que no fue el tipo de superación masiva que Nvidia ha reportado a menudo", dijo el estratega macro de Deutsche Bank Henry Allen.

El miércoles, Nvidia trató de tranquilizar a los inversores asegurando que obtendría "varios miles de millones de

"El rendimiento de los ingresos fue el menor en relación con las expectativas en seis trimestres", dijo Allen

dólares" en ingresos este año fiscal de la próxima generación de sus potentes chips de IA, a pesar de los problemas de producción.

El CEO, Jensen Huang, le dijo al Financial Times que los retrasos en la próxima generación de procesadores de IA de la compañía no descarrilarían los planes del fabricante de chips de producir una nueva versión de su producto estrella cada año.

Vivek Arya, analista de Bank of America, calificó el jueves de "ruido trimestral" los movimientos de la cotización y dijo que Nvidia seguía representando "un crecimiento único a una valoración muy razonable".

Según Mohit Kumar, estratega de Jefferies, algunos analistas creen que los beneficios del gigante de la fabricación de chips se han vuelto tan importantes para los mercados financieros estadounidenses como las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, debido a su posición como 'indicador' de la industria tecnológica en general.



Las acciones subieron 150% desde principios de año. BLOOMBERG

### Conductores

LICITACIÓN PUBLICA WEB Nº 7060002151

Presupuesto: \$223.004.061,821VA inc. / Apertura: 27/09/2024 - 10 hs.

TENDIDOS DE CONDUCTORES SUBTERRÂNEOS DE M.T. PREENSAMBLA-DOS Y MONTAJE DE SETA, PARA MEJORA DE CALIDAD DE SERVICIO ZONA CERRITO, PROV. UNIDAS, VIAMONTE Y GUATEMALA (ROSARIO) LUGAR: OFICINA COMPRAS – Bv. Oroño 1260 – 1er Piso – (2000) ROSARIO CONSULTAS: erucci@epe.santafe.gov.ar / jprodriguez@epe.santafe.gov.ar T. (0341) 4207702/03

### Servicios varios

LICITACIÓN PUBLICA WEB Nº 7060002152

Presupuesto: \$111.186.933,40 IVAinc. / Apertura: 17/09/2024 - 10 hs.

CONTRATACIÓN SERVICIO NORMALIZACIÓN DE SUMINISTROS MONO-FÁSICOS Y TRIFÁSICOS EN AGENCIA CASILDA Y SERVICIOS DEPENDIEN-TES (SUCURSAL SUR-FIRMAT)

LUGAR: OFICINA COMPRAS – 8v. Oroño 1260 – 1er Piso – (2000) ROSARIO CONSULTAS: mcorvaro@epe.santafe.gov.ar / T. (03464) 422286/422476

### Modem

LICITACIÓN PUBLICA WEB Nº 7060002153

Presupuesto: \$71.175.678,75 IVA Inc. / Apertura: 18/09/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE MODEM PARA MEDIDORES GRANDES CLIENTES PROYECTO TELEMEDICIÓN-PLAN 2024.

LUGAR: OFICINA COMPRAS - By Orogo 1260 - Jer Piso - (2000) ROSARIO

LUGAR: OFICINA COMPRAS - Bv. Oroño 1260 - 1er Piso - (2000) ROSARIO CONSULTAS: gperissu@epe.santafe.gov.ar

## Sistema telecontrol

LICITACIÓN PUBLICA WEB Nº 7060002154

Presupuesto: \$410.749.504 IVA inc. / Apertura: 20/09/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELECONTROL PARA CELDAS MOTORIZADAS.

LUGAR: OFICINA COMPRAS – Bv. Oroño 1260 – 1er Piso – (2000) ROSARIO CONSULTAS: rgudinio@epe.santafe.gov.ar

LEGAJO:TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE, DEBERÁ DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPESF.

CONSULTAS GENERALES: EPE / www.epe.santafe.gov.ar

santale gob.ar







ноч

min máx 11° 13°

MAÑANA

MIN 10°

MÁX 12° DOMINGO

9°

máx 15°



## **B** Lado B

# Furor por comprar paquetes de viaje para ver a Colapinto

Desde el lunes, cuando se anunció su llegada a la Fórmula 1, se dispararon las consultas para viajar a alguna de las fechas del circuito



\_\_\_ rquesada@cronista.com

l próximo debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1-que hará su primera carrera con la escudería Williamsel domingo en Monza-generó una revolución en las agencias de viajes, con picos de consultas para conseguir pasajes para el fin de semana y ofertas de paquetes para los GP que restan hasta el fin de la temporada.

"Desde el lunes en que se hizo el anuncio, recibimos 200 llamados para los paquetes que tenemos paralaF1.Lohabitualeratenercuatro o cinco llamados al día y al menos 20 compraron para alguna de las fechas que quedan en el año. Pero, en estos días, no vendimos ninguno paraelGPdeItalia",dijoLucasChavez, gerente comercial de Sí, Viajo, una agencia que tiene una unidad especializada para la venta de paquetes turísticos deportivos. La compañía ya trabajó con el Mundial de Fútbol, el de Rugby y la Copa América, entre otros eventos.

El ejecutivo destacó que, antes de que se supiera que Colapinto sería el piloto de Williams hasta fin de año, habían vendido cerca de 180 paquetes. "Nos quedaron pocos lugares, así que vamos a tener que salir a buscar más para cubrir la demanda", agregó.

Sise quiere ir a ver alguna de las carreras que habrá hasta fin de año, hay que pensar en desembolsar al menos u\$s 1500. Este es el precio de entrada para el GP de Brasil, que por cercanía es el más accesible. Para ir al GP de México, en cambio, los precios empiezan en u\$s 2800 y para los de Austin y Las Vegas, u\$s 2800 y u\$s 4714. Por último para el GP de Abu Dhabi habrá que gastar a partir de u\$s 2500.

"Notamos un pico de consultas y un interés mayor al promedio en vuelos a Roma desde que se conoció la noticia que Franco Colapinto correrá en la F1 este fin de semana. En términos porcentuales, fue de un 400% mayor a lo habitual, y esto es realmente muy alto incluso para la semana del Travel Sale, en dónde las visitas y consultas tienen picos máximos", explicó Matias Mute, cofundador de Promos Aéreas.

En tanto, en Almundo destacaron que los pasajes para Monza habían sido vendidos antes de que se anunciara que Colapinto correría allí. "Las consultas se centraron en destinos venideros de F1 más accesibles para turistas argentinos, como México o Las Vegas y especialmente para Brasil, a comienzos de noviembre", aportó Brenda Gache, gerente de producto de Almundo.

En tanto, en Despegar destacaron que desde el lunes hubo un movimiento significativo en las búsquedas para viajar a Italia. El mismo lunes del anuncio hubo un incremento del 100% comparado con los días anteriores.

Por la cercanía, las agencias ya están apuntando todos los cañones a promocionar los paquetes al GP de Brasil, que se correrá en el autódromo de Interlagos. A tan solo tres horas de avión, San Pablo es el destino ideal para ver a Colapinto.

"Elefecto más notable del nombramiento Colapinto lo sentimos en las consultas anticipadas que llegaron por la carrera que se disputará en San Pablo del 1 al 3 de noviembre. Vemos potencial en este tipo de eventos no solo para fanáticos de la Fórmula 1, sino también de parte de empresas que buscan organizar viajes de incentivos o de fidelización para sus clientes, proveedores y altos ejecutivos", explicó Pablo Aperio, director de Travel Services.



Franco Colapinto debutará en el Fórmula 1 el próximo domingo, en el GP de Italia; será el primer argentino en 23 años que sube a un monoplaza de la máxima competición \*

Por cercanía, las agencias apuntan todos los cañones a promocionar los paquetes al GP de Brasil. A solo tres horas de avión, es el destino ideal para ver al

piloto argentino